

La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que un presidente goza de "inmunidad absoluta" ante procesos penales por actos realizados mientras está en el cargo. La decisión beneficia a Trump. / Internacional p. 8







# EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.131 2 DE JULIO DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200



Ángela María Buitrago es conocida por su investigación como fiscal sobre el holocausto en el Palacio de Justicia. / Archivo - El Espectador

## Testigo víctima de hostigamiento

Una mujer que fue testigo en un proceso contra el grupo criminal La Cordillera, con influencia en el antiguo Bronx, ha sido víctima de tortura e intimidaciones, en los últimos 16 años. Con nuevas acciones judiciales andando regresó el hostigamiento. / Bogotá p. 6

## **Guerrilleros desaparecidos**

Familiares de los guerrilleros que murieron en el bombardeo al campamento de "Raúl Reyes", el 1º de marzo de 2008 en Ecuador, buscan recuperar los cuerpos que estarían en un cementerio de dicho país. Tras cuatro años de gestiones, no han logrado respuestas. / Colombia+20 p. 10

## Colombia vs. Brasil

La selección de Colombia ya está clasificada para los cuartos de final de la Copa América y espera cerrar con broche de oro la fase de grupos, en el duelo que tendrá hoy ante Brasil en el Levi's Stadium de Santa Clara, a partir de las 8:00 p.m. / Deportes p. 21

# Capturan a "Larry Changa", uno de los líderes del Tren de Aragua

"Buscado por Venezuela y Chile con orden de captura en 196 países por la Interpol. Así cayó Larry Changa, uno de los tres fundadores del Tren de Aragua en Colombia capturado por la Policía Nacional". Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro informó este lunes que Larry Amaury Álvarez Núñez, alias Larry

Changa, uno de los hombres de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, fue capturado.

El sujeto, que es requerido por Venezuela y Chile, era buscado por diversos delitos, que comprenden desde terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, y extorsión agravada

hasta secuestro. Esta persona era buscada por 196 países, por ser uno de los tres máximos líderes y cofundador, junto a Niño Guerrero y Johan Petrica, del Tren de Aragua, en una alianza criminal iniciada en la cárcel de Tocorón, entre 2007 y 2013, mientras se encontraban privados de la libertad.

De acuerdo con la Policía. la captura se dio en zona rural de Circasia, Quindío.

# Temadeldía

Director encargado de la entidad

# "Colombia es un país seguro para invertir": Agencia de Defensa del Estado

John Camargo es el director de la entidad que defiende los intereses de Colombia ante los tribunales internacionales. En diálogo con El Espectador, el abogado celebra que su equipo le ahorrara al Estado más de \$1 billón y protegiera la figura de la extinción de dominio en el caso conocido como Meritage.

El caso Meritage volvió a ser noticia por cuenta del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El tribunal, que resuelve disputas de inversión entre países y empresas, rechazó una demanda de empresarios estadounidenses que invirtieron en un complejo inmobiliario de lujo en Medellín, el cual quedó reducido a obra gris por cuenta de una acción de extinción de dominio de la Fiscalía en 2016. Los inversionistas denunciaron expropiación y reclamaban US\$300 millones. El tribunal se los negó y acogió el argumento de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado de que en el terreno de ese proyecto habían pasado dineros del narcotráfico. Para explicar la dimensión del caso, El Espectador habló con el director encargado de la entidad, John Camargo.

¿Cómo tomó la Agencia la noticia de salvar a Colombia de un pago de hasta US\$300 millones?

Estamos superfelices. El equipo de trabajo de la Agencia, junto con la compañía GBS, hicieron un trabajo muy arduo, lo cual terminó en una proeza jurídica. Es la primera vez que un país, a nivel mundial, logra ganar un pleito argumentando la excep-

ción de seguridad esencial nacional. El triunfo es doble. Lo primero, evitamos que los colombianos tuviéramos que entregar una cifra por encima de los US\$300 millones. Y segundo, es que generamos un precedente importante en el marco del derecho internacional. Este era un punto de honor para nosotros como Estado colombiano. Nuestro argumento estaba basado en nuestras actividades y políticas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

¿Cuáles fueron los argumentos de los árbitros para reconocer que se estaba jugando la seguridad nacional?

A partir de ello es que se rechazan los reclamos del inversio-

La demanda de South 32 inició a raíz de la investigación de responsabilidad fiscal de la Contraloría en su contra, anunciada en 2020, por una presunta falta de pago de regalías entre 1982 y 2012.



John Camargo lleva 12 años en la Andje y desde el 5 de marzo está como director encargado. / JOSE VARGAS

nista Ángel Seda. Él y el grupo del proyecto Meritage reclamaban estar siendo despojados de su inversión porque la actividad desplegada por el Estado, cuando decretó la medida cautelar en el proceso de extinción de dominio, pues se había constituido como un método expropiatorio. Y por tanto, la acción judicial de la Fiscalía resultaba, para ellos, una medida que vulneraba el estándar de trato equitativo. A grandes rasgos, quedó demostrado que el arbitraje de inversión jamás puede instrumentalizarse para promover actividades delictivas, v mucho menos el tráfico de estupefacientes. Quedó claro que la acción de extinción de dominio que promueve Colombia contra el proyecto Meritage tuvo fines legítimos y que lo que siempre se intentó impedir con esto fue el perfeccionamiento del lavado de activos.

¿Este es un precedente para la región y la lucha contra el narcotráfico?

Este no es un precedente regional, sino mundial. Demostramos que teníamos evidencia contundente sobre la conexión entre, por un lado, la inversión de los demandantes y el predio Meritage, y por el otro, actividades de narcotráfico y lavado de activos. Creo que esto es muy importante, porque se respaldó por parte del tribunal los poderes de Policía en cabeza del Estado colombiano. Por eso nos dan la razón.

Ahora, con la decisión, ¿puede revelarnos cuál fue el material probatorio que llevaron a último momento para fortalecer el proceso de defensa?

En este momento el laudo está sometido a reserva. Nosotros presentamos pruebas que están en el marco de un proceso penal aquí. Todo ello debe estar oculto, sin que se dañe la integridad del laudo. Por ello no le puedo adelantar mucho sobre el acervo probatorio que radicamos. Lo que sí puedo decir es que cuando recibí el caso, vi un panorama que a mí me pareció deplo- inmueble, era un expediente muy

rable. Se comisionó, por parte de la Agencia, a una funcionaria para que se fuera a Medellín, con todo el riesgo que representaba, con el fin de recoger pruebas sobre la vinculación de los inversionistas y la inversión, con las máximas figuras de la oficina de Envigado. Luego de ello analizamos lo que se consiguió y le pedimos al tribunal que tuviera en cuenta esos desarrollos probatorios. Eso sí es muy importante, porque se le mostró que no había dudas sobre nuestra acción de extinción de dominio.

Con este fallo, ¿qué decirles a esos empresarios que quieren invertir en Colombia?

Colombia es un país seguro para invertir. Tenemos un marco legal que protege a los inversionistas. Lo que no toleramos es que un solo peso de la inversión esté auspiciado por hechos de carácter delictivo. Los fallos que hemos tenido a favor del Estado dan cuenta de ello. En el caso propio del caso Meritage, cuvo objeto era básicamente el

# Asesinan a presidente de una junta de acción comunal en Jamundí

En la madrugada del lunes 1º de julio fue asesinado el líder comunitario Yery Gaitán, quien se desempeñaba como presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Villacolombia, en Jamundí, Valle del Cauca.

El reporte de las autoridades indica que Gaitán fue engañado para salir de su casa,

donde se encontraba departiendo con sus familiares. La pareja del líder social le indicó a la Policía que hasta la vivienda llegó una mujer pidiendo ayuda de él para supuestamente solucionar un problema personal.

"La esposa, al ver que no había retornado, empezó a buscarlo y la comunidad lo

encontró en el corregimiento de Ampudia. De acuerdo con las versiones preliminares de la esposa, la víctima no había tenido ninguna amenaza", señaló el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali. El crimen se le atribuye a la disidencia Jaime Martínez, que tiene presencia en el corregimiento de Jamundí.

El municipio del sur del Valle del Cauca es el más afectado por los recientes ataques de las disidencias de las FARC.



pectiva correcta en la que hay que verlo. Básicamente, obtuvieron el 5 % de lo que guerían.

El tribunal concluye que la metodología de cálculo y precio de referencia adoptada por la Resolución 293 de 2015, de la Agencia Nacional de Minería para extractores de níquel, como South32, era legítima y razonable. Y que no hubo ninguna irregularidad en la misma. La reclamación respecto de esa resolución representaba más del 95 % de la indemnización solicitada en dicho arbitraje. Como no era la única pretensión que se tenía, también es cierto que el tribunal determinó que ciertas actuaciones de la Agencia Nacional de Minería v de la Contraloría no respetaron el estándar de trato justo y equitativo. Y por eso nos condenaron. Pero cada peso que se pierde duele.

#### ¿Qué le llamó la atención del laudo?

Una cosa que me preocupa es que el tribunal ordena a Colombia a mantener indemne a South 32 por cualquier pago de regalías adicionales hacia futuro, ordenadas por las autoridades colombianas. Eso me parece complejo. A nuestro juicio, no hay fundamento legal, bajo ninguna norma del derecho internacional, que permita a un tribunal arbitral ordenar una indemnidad. Es decir, como obligar a un Estado a garantizar una compensación a un inversionista en el evento en que sufra un perjuicio futuro. Ese tema habrá que analizarse con detalle. De cara a esto, vamos a analizar con la firma que nos representó si presentamos un recurso de anulación.

Aun así, quedó probado que la Contraloría terminó ejerciendo un papel injusto con South 32 al iniciar una investigación que terminó con una sanción de \$230.000 millones este 2024. ¿Habría que ajustar algo en Colombia?

Claramente, aquí analizaremos en detalle el caso y miraremos cómo interpretó el tribunal dichas decisiones. Pero no me quiere anticipar, pero aquí hay que hablar de la prevención del daño antijurídico. Cuando nos demandan, es por una actuación de cualquier entidad pública u organismo de control. Por tanto, hay que reforzar las políticas que nos ayuden a mitigar esos futuros escenarios de demandas de



Buitrago también investigó la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México. /El Espectador

Fue ternada para ser fiscal general

# Angela María Buitrago, nueva ministra de Justicia

El presidente Gustavo Petro anunció la salida de Néstor Osuna y anunció la llegada de la exfiscal, quien es reconocida por sus investigaciones sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia.

### REDACCIÓN JUDICIAL

El presidente Gustavo Petro confirmó uno de los movimientos que sonaron en los últimos días sobre el anunciado remezón ministerial: Nestor Osuna sale del Ministerio de Justicia y será reemplazado por la exfiscal Angela María Buitrago. El pasado lunes 1º de julio, y a través de su cuenta de X, el primer mandatario agradeció el trabajo de Osuna en el Ministerio y confirmó el relevo de Buitrago, quien recientemente fue ternada por el propio Petro para ser fiscal general. Una elección, realizada por la Corte Suprema de Justicia, que terminó ganando en febrero de 2024 Luz Adriana Camargo.

Buitrago es reconocida en el mundo judicial por su investigación como fiscal sobre el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985, y que culminó con la condena contra el coronel (r) Alfonso Plazas

por la Corte Suprema de Justicia).

Además, llamó a indagatoria a otros tres generales retirados por el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán durante los mismos hechos del Palacio. Su paso por este expediente no fue menor: sus investigaciones lograron determinar que al magistrado lo torturaron y fue víctima da un crimen de Estado, pues su billetera la encontró ella misma en una inspección al Batallón de Inteligencia. Buitrago, además, lideró el caso contra el exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio.

Ese expediente permitió revelar que el funcionario fue culpable de serias irregularidades cuando se desempeñaba como funcionario público, como el hecho de que ocultó información del narcotraficante Juan Carlos Abadía, alias Chupeta. Además, tuvo procesos por presuntos vín-Vega (años después fue absuelto culos de paramilitares con políticiado remezón ministerial.

cos, como el del exsenador Ciro Ramírez, y le dio rumbo al expediente contra el exdirector del DAS Jorge Noguera Cotes.

Tras su salida de la Fiscalía en 2010, por decisión del fiscal (e) Guillermo Mendoza Diago, Buitrago siguió ligada al mundo penal. En 2015, la CIDH la nombró como experta de un Grupo Interdisciplinario de Expertos para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Avotzinapa, México.

Su trabajo permitió evidenciar que la verdad oficial era diferente a la judicial, y hoy en día siguen investigaciones en curso que apuntan a que hubo manipulación y ocultamiento de pruebas. Buitrago renunció a ese trabajo en México por fuertes desencuentros con el Ejército de ese país. Ahora, tras su infructuoso intento de ocupar la dirección de la Fiscalía General, Buitrago será una de las nuevas caras del gobierno Petro, luego del anun-

covuntural. Como Estado teníamos que alzar la voz. Un país que ha vivido ese flagelo del narcotráfico tan de frente. No podíamos siquiera imaginarnos que la plata de todos los colombianos terminara en las manos de un narcotraficante.

Sin embargo, esta no es la única noticia de la semana. A la vez, perdimos en Cerro Matoso, por haber investigado y cobrado más dinero en concepto de regalías al inversionista australiano South 32. El mismo que produce ferroniquel en Monteria y que fue sancionado por la Contraloría, ¿qué responder a la ciudadanía?

Siempre que pensamos en el arbitraje de inversión se cree que es un todo o nada. Entiendo que las dinámicas de estos procesos son demasiado sofisticadas y que uno quiere ganar absolutamente todo. Pero en el caso de South 32, lo primero que debe conocer Colombia es que la pretensión del demandante era de casi US\$100 millones. Y mire la condena que recibimos: US\$95 millones. Esa es la pers- inversión.

# Actividad manufacturera en EE. UU. cayó en junio

La actividad de la industria manufacturera en Estados Unidos se contrajo en junio, por tercer mes consecutivo, con una demanda aún limitada por las elevadas tasas de interés que frenan la inversión de las empresas, según datos divulgados por la federación profesional ISM.

El índice que mide esta actividad tuvo una

leve baja de 0,2 puntos con respecto a mayo, hasta el 48,5 %. Un índice inferior al 50 % indica una contracción del desempeño del sector.

Esto decepcionó a los analistas que esperaban una mejora de hasta el 49,2 %, según el consenso recabado por la consultora Marketwatch.

"La demanda sigue siendo moderada, y las empresas se muestran reacias a invertir en capital e inventarios debido, entre otros factores, a la actual política monetaria", comentó Timothy Fiore, responsable de la encuesta. La Fed advirtió que eran necesarios varios meses sucesivos de caída de la inflación antes de empezar a recortar las tasas.

Las tasas de la Reserva Federal llevan casi un año en su nivel más alto en más de 20 años, en el intervalo del 5,25 al 5,50 %.

# Negocios

#### ÓLIVER PARDO \*

La situación fiscal del país es crítica. El año pasado la regla fiscal se cumplió con muy poco margen y este año, ante una disminución de los ingresos de la nación, la única alternativa que tiene el Gobierno para cumplir la regla es disminuir el gasto. Para esto, el Gobierno anunció recientemente un recorte de gastos por \$20 billones.

Este recorte de gastos es un paso crucial para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas en Colombia. Cumplir con esta regla es esencial para mantener la confianza de los mercados y la calificación crediticia del país, lo cual afecta directamente los costos de financiamiento y la capacidad de inversión del Gobierno. Por esta razón debe haber claridad y transparencia sobre la naturaleza y el monto de los recortes.

El Decreto 0766 del 20 de junio de 2024, "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación", desagrega los \$20 billones de recorte. De esta cifra, \$13,4 billones corresponden a funcionamiento y \$6,4 billones a inversión. Entre los sectores con más recortes se encuentran Hacienda (\$11 billones), Trabajo (\$2,2 billones), Transporte (\$1,2 billones), Agricultura (\$641 mil millones) y Vivienda (\$618 mil millones).

Sin embargo, al estudiar el detalle del decreto, surgen varios interrogantes. El primero y más importante es que de los \$11 billones de Hacienda, \$8,2 corresponden a un rubro del gasto de funcionamiento denominado ambiguamente "Otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN". Esta cifra representa una parte significativa del recorte total, pero, ¿qué significa realmente?

Para entender el significado de este rubro es necesario remitirse al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024. En este Marco se detalla que el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible (FEPC) en 2023 fue de \$20,5 billones. No obstante, aunque estos \$20,5 billones fueron causados en 2023, se contabilizan en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024, específicamente en el mismo rubro enigmático de "Otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN".

Efectivamente, el decreto de liquidación expedido a inicios de este 2024 confirma que el rubro de "Otras transferencias - distribución previo concepto DGPPN" corresponde a \$22,2 billones, lo que significa que casi la totalidad de este monto está relacionado más luces sobre cuáles son.





El Gobierno publicó un decreto con los detalles de cómo se recortarán \$20 billones del Presupuesto General de la Nación./Getty

**Análisis** 

# ¿Dónde está el recorte?

Aunque la tijera presupuestal busca permitir que las finanzas del país logren cuando menos mantenerse dentro de los límites de la regla fiscal, la forma en que se efectuará esta redistribución abre varios interrogantes claves.

con el FEPC.

Esta situación plantea una serie de interrogantes críticos: ¿Cómo se puede justificar un recorte de \$8,2 billones, cuando \$20,5 de los \$22,2 billones ya fueron causados? ¿Se dejará de pagar el FEPC? ¿Se están utilizando cruces de cuentas con Ecopetrol? ¿Se utilizará una forma alternativa de pago que no se refleje en el PGN? Una respuesta parcial a estas preguntas también se encuentra en el MFMP.

El Marco menciona que los pagos pendientes al FEPC en lo que resta de 2024 se pagarán con "las herramientas permitidas por la ley", pero no especifica cuáles son estas herramientas. Sin embargo, los anuncios recientes del Ministerio de Hacienda comienzan a arrojar

El Gobierno ya pagó \$7,2 de los \$20,5 billones que debe del FEPC y anunció el pago de otros \$5,1 billones. La pregunta crucial es: ¿cómo piensanpagar los otros \$8,2 billones restantes? Según las declaraciones del ministro de Hacienda en el congreso de Andesco del 26 de junio, se haría con la emisión de TES. Endeudarse para pagar una deuda es muy distinto a reducir el gasto.

Entre los sectores con más recortes se encuentran Hacienda (\$11 billones), Trabajo (\$2,2 billones) y Transporte (\$1,2 billones).

Laúnica formahoy de recortar los gastos relacionados con el FEPC es reducir el subsidio al acpm, lo cual debe hacerse para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la focalización del gasto. Pero esto solo se verá reflejado en el PGN de 2025. En otras palabras, los \$20,5 billones presupuestados en el presupuesto de 2024 corresponden a unos gastos ya materializados. Que los pague Ecopetrol, el Gobierno Nacional Central ahora o el Gobierno Nacional después (cuando venzan los TES) es otra cosa. Pero en ningún caso constituyen una reducción real del gasto.

Finalmente, el FEPC no es el único punto que genera inquietud. El decreto habla de un recorte de \$2 billones destinados al Fondo de Pensiones Públicas de nivel nacio- Universidad Javeriana.

nal de Colombia (Fopep). Este fondo se encarga del pago de las mesadas pensionales de regimenes especiales de pensión, como el de empleados públicos del nivel nacional (Cajanal).

Las pensiones son derechos adquiridos que no se pueden recortar de un plumazo. ¿Desde cuándo tenemos el privilegio de hacer recortes sobre las obligaciones pensionales? ¿Estamos posponiendo otro gasto en vez de reducirlo? O, ¿estamos frente a un caso (a menor escala) similar al de la pandemia, en el que el Gobierno anterior utilizó los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para salir de apuros fiscales del momento?

La transparencia fiscal es fundamental para mantener la confianza pública y garantizar un debate informado y abierto sobre el uso de los recursos del país. Los ciudadanos tienen derecho a entender la naturaleza específica de los recortes. Sin una explicación clara y detallada por parte del Ministerio de Hacienda, se corre el riesgo de fomentar la desconfianza en el sistema y la especulación.

\* Director del Observatorio Fiscal de la

# Petro y Mulino detallaron una hoja de ruta para la relación bilateral

Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, v Panamá, José Raúl Mulino, se reunieron para tratar sobre temas relacionados con la migración, la interconexión eléctrica y las economías ilegales.

Sobre el Darién, ambos mandatarios acordaron "generar buenas condiciones" en la región, así como la implementación de un plan binacional para la zona selvática, que se construirá de la mano con comunidades indígenas y afrodescendientes.

Tanto Petro como Mulino enfatizaron en la colaboración de las Fuerzas Armadas de los dos países para combatir el tráfico de migrantes, armas y drogas en esa zona.

Además, destacaron que "hay un mecanismo que opera de manera ágil entre las dos naciones y que involucran a estas fuerzas de seguridad".

También estuvieron de acuerdo en culminar la interconexión eléctrica binacional. En ese punto, señalaron que "hay tareas pendientes" del lado panameño.

En los próximos meses será la reunión del mecanismo tripartito con EE. **UU.** sobre temas de migración.

# Política

Según el Observatorio de Equidad, el 53 % de las mujeres colombianas sufren violencia digital

# Se abrió fuerte debate por intento frustrado del Congreso para regular el acoso digital

Un proyecto de ley que llegó hasta instancias finales en el Senado estuvo a poco de facilitar la revictimización de personas violentadas en redes sociales y obstaculizar las denuncias de la prensa sobre hechos de corrupción. Así fue como el concepto de "intimidad" se convirtió en la nuez del asunto.

**GUSTAVO MONTES ARIAS** 

gmontes@elespectador.com @XGustavoMontesAr

"La publicación de contenido íntimo es un tema demasiado pequeño para la justicia en Colombia", dijo María\*, una joven de 23 años que en 2022 fue víctima de burlas y agresiones en el entorno digital, luego de que se difundieran una serie de videos en los que se exponía a la universitaria semidesnuda y bajo los efectos del licor.

Luego de salir de clases en su universidad, ingresó a un establecimiento público para departir con algunas personas: "Yo ya estaba un poco pasada de tragos, me levanté la camisa y todo el mundo empezó a grabar, tomando los mejores planos". De inmediato los videos circularon en redes sociales y grupos de Whatsapp; incluso, el dueño del establecimiento le envío una de las grabaciones a través de su chat personal. "Lloré toda una semana, no podía ni salir de mi casa", narró la joven.

Su caso está inscrito en el duro debate desarrollado en el país para regular la difusión de contenido íntimo en ecosistemas digitales, mediante el proyecto de ley 366 de 2024. La iniciativa llegó hasta su penúltimo debate, pero se hundió por falta de tiempo para la corrección de sus errores estructurales y el desarrollo de la discusión.

Y es que no solo las mujeres se verían afectadas por los alcances de la ley con la que se buscaba crear un nuevo delito; incluso la prensa podría ver torpedeada su labor de denuncia de actos de corrupción v actuaciones indebidas de funcionarios públicos. Por esa razón, 19 organizaciones de la sociedad civil levantaron la voz ante el Congreso para evitar su aprobación.

Según cifras recopiladas para el Ranquin PAR 2023, en ese año el 60 % de las mujeres de entre 18 y 40 años en el país fueron acosadas a través de redes sociales, principalmente por Facebook y X. Ese mismo año el Centro Cibernético de la Policía recibió 2.035 denuncias por delitos de este tipo.



El proyecto que prendió alertas por las implicaciones del concepto de intimidad se frenó en su último debate.

Senado de la República como proyecto de ley 241, bajo la coordinación del senador David Luna y autoría de la senadora Ana María Castañeda (Cambio Radical). En febrero de 2024 llegó a la Cámara de Representantes, donde se hundió la creación del delito de "distribución de material intimo y/o sexual sin consentimiento".

La razón: entidades como el Consejo Superior de Política Criminal dieron concepto desfavorable y organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Congreso que se archivara por haberse construido sin la participación de la ciudadanía y amenazar con convertirse en un arma de doble filo que beneficiara a funcionarios públicos involucrados en hechos de corrupción y revictimizar especialmente a las mujeres, en lugar de protegerlas.

### Las contradicciones de la ley

Por medio de una carta dirigida el Congreso, las ONG expusieron que si bien la iniciativa respondía al La iniciativa pasó en 2022 por el llamado que hizo en 2022 la Corte Constitucional, a través de su Sentencia T-280-22 para que se legislara en favor de "la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital", parecía no ir en esa línea. En primer lugar, porque la ruta penal no sería la indicada, dada la baja efectividad del aparato judicial. Según el Consejo Superior de la Judicatura, en 2022 el sistema judicial cerró con un 52.8 % de congestión de procesos.

Así lo explicó Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma, una de las organizaciones firmantes de la solicitud: "Propo-

La amenaza es el delito digital con mayor incidencia en Colombia: en 2023, hubo 972 denuncias por casos relacionados.

níamos es que la ruta penal no podía ser la que abordara este tipo de violencias, por varias razones. Una de ellas es que la justicia penal revictimiza una y otra vez cuando hablamos de violencia de género".

El abogado penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, explicó que crear un nuevo delito que responda a la gestión penal no es la alternativa más adecuada. Sin embargo, expresó que "la legislación se tiene que adaptar a los cambios de los tiempos".

El segundo aspecto que preocupaba a las organizaciones era la redacción que podría hacer de la ley un arma de doble filo. En el primer documento radicado ante el Senado se castigaba a quien "a través de plataformas de internet, redes sociales o correo electrónico, o cualquier otro espacio digitalizado publique, divulgue, difunda, comparta o distribuya textos, fotografías, videos u otras impresiones gráficas o sonoras de contenido sexual sin consentimiento de la víctima".

En ese sentido, la difusión de situaciones de acoso por parte de una víctima en espacios como las redes sociales, acto que está regulado y protegido como sanción social por parte de la Corte Constitucional, podría convertirse en una violación de la intimidad del acosador inicial.

En un contexto en el que la mayoría de las comunicaciones se desarrollan por canales digitales, incluso se afectaría a otros sectores como la prensa. No en vano la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) se sumó a la lista de firmantes de la misiva, pues un periodista que publique contenido que evidencie casos de corrupción e involucren a funcionarios públicos podría ser juzgado bajo este delito.

# Las oportunidades para el pro-

Cuando María vio su intimidad expuesta en redes sociales no recibió apoyo por parte de las personas cercanas. Tampoco tuvo conciencia de los baches que existen. Justo a ese aspecto relacionado con la justicia restaurativa están dirigidas las demandas de las organizaciones civiles. Desde la Fundación Karisma resaltaron la apertura del equipo de la senadora Castaño para dialogar sobre sus inconformidades. Aunque El Espectador intentó conversar ella, no se recibió respuesta directa. Desde su unidad de trabajo le informaron a este diario que recibieron con sorpresa la carta de las organizaciones de la sociedad civil y accedieron a conversar, a pesar de no estar de acuerdo con todas sus demandas.

Ahora lo que se plantea es el desarrollo de un trabajo conjunto entre el Legislativo y las ONG para redactar una mejor propuesta. Uno de los puntos claves, como lo señaló la directora Moreno, será lograr que el delito castigue la difusión de contenido sexual, no de contenido íntimo, pues esta especificidad evitaría que se revictimice a las personas o se afecte el ejercicio de otros sectores como la prensa. "Tenemos mucha ilusión de que comiencen las mesas técnicas y que podamos radicar un proyecto de ley que haya sido consultado con muchas personas".

\*La identidad real de la fuente fue protegida por motivos de confidencialidad. \*\* Lea la historia completa en elespectador.com.

# Cierre en vía La Calera por restauración de baldosas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá anunció el cierre de un carril en la vía a La Calera, en sentido Bogotá-La Calera, debido a trabajos de rehabilitación y construcción de losas de concreto. Este cierre comienza hoy y se realizará en tres etapas, por lo cual afectará el tráfico vehicular del corredor hasta el 19 de julio.

La primera etapa, programada del 2 al 5 de julio de 2024, implicará el cierre de 100 metros de un carril, en la calle 91 con carrera la, Este, con una restricción las 24 horas. La segunda continuará metros más adelante, en el mismo tramo, del 8 al 12 de julio de 2024, también con un cierre continuo. La tercera y última se llevará a

cabo del 15 al 19 de julio de 2024, afectando 200 metros de carril, en la carrera 5 Este con calle 91, con un cierre total del carril durante el día. Los vehículos particulares y de transporte público deberán alternar su paso por la zona siguiendo las instrucciones de los auxiliares de tránsito. Los peatones no se verán afectados.

Las obras se extenderán hasta el 19 de julio y coincidirán con las del cierre de la estación Calle 72, que comenzarán el 13 de julio.

# Bogotá

Pidieron archivar el caso

# La testigo: denunciar a un grupo criminal le costó 16 años de impunidad y "asedio policial"

Una familia que vive atemorizada rompió el silencio. Denuncia graves hechos de tortura, que hilan a un temido grupo criminal con Bogotá, Santa Marta y la Policía. Tras nuevas acciones judiciales, siguen los hostigamientos.

### REDACCIÓN BOGOTÁ

Vivir amenazada y con miedo es la violencia que ha tenido que enfrentar Mayra Quiroga casi toda su existencia. Ser una testigo clave desde que tenía 14 años (hoy tiene 30), en un proceso judicial contra un peligroso grupo criminal, en el que fueron señalados miembros de la Fuerza Pública, le representó una serie de eventos victimizantes que siguen sin ser esclarecidos, reconocidos o con atisbos de justicia. Recientes decisiones judiciales, que impulsan de nuevo el caso, avivaron las intimidaciones, según denunció la víctima ante a El Espectador.

Huir del país fue la única opción para poder seguir denunciando los estancamientos de un proceso sin garantías de protección. Hoy esta mujer dice que los asedios, que ha enfrentado por 16 años, se extendieron asu esposo y a sus familiares, víctimas de múltiples hechos que, a pesar de estar en conocimiento de las autoridades, siguen sin ser esclarecidos. El más reciente asedio ocurrió en el sur de la capital, en mayo de 2024. Esta es la historia.

## La testigo

Todo comenzó cuando Mayra Quiroga conoció a Carlos Castillo en 2004, en Chapinero, quien luego sería su esposo. Paralelamente, ese año inició su colaboración con la justicia en contra del grupo criminal, con incidencia paramilitar, denoen el Eje Cafetero, pero con fuertes tentáculos en el extinto Bronx.

Ella, que había crecido en un ambiente hostil, rodeada de marginalidad y delincuencia, entregó varias declaraciones siendo todavía menor de edad. Testificó sobre las operaciones de la organización, pues, dice, presenció toda clase de delitos. Resalta que colaboró con la Fiscalía sin conocer las implicaciones penales y emocionales, porque "vivía en condiciones precarias y no tenía estudios". Tampoco pensó en su propia protección.

Sus denuncias ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá salpicaron a cabecillas de primer y segundo niveles del grupo, así como a algunos miembros de la Policía. Entre lo que expuso la testigo se destaca cómo funcionarios adscritos al Comando de Policía de Bogotá, el CAI de San Victorino y al de la Décima, entre otros, recibían pagos de la estructura criminal, y cómo estos alertaban a los cabecillas sobre las operaciones que programaban las autoridades contra la organización, entre otras actividades corruptas.

### Santa Marta

Los hechos que más repudia la familia, y por los que han acudido a varios recursos legales para exigir justicia (entre derechos de petición, tutelas y oficios) sucedieron en marzo de 2008, cuando se encontraba bajo protección en un apartaminado La Cordillera, con origen mento en Santa Marta. Mayra, que

estaba embarazada, vivía con su hijo de 23 meses, su esposo Carlos Castillo y su suegra.

Los documentos, en los que quedó consignado el relato de lo que sucedió entre ese 3 y 4 de marzo, son escalofriantes. Cuentan cómo en la noche un grupo de encapuchados entró al apartamento y sometió a la familia, buscando documentos que supuestamente tenían en su poder sobre el proceso contra el grupo criminal.Ladenunciaestangrave, que no se explican cómo el esquema de protección no apareció esa noche, durante las horas de las agresiones. Ambas mujeres fueron agredidas sexualmente y Castillo golpeado brutalmente, como se observa en los archivos fotográficos posteriores a esa noche.

mes después de los hechos en Santa Marta. Nació con una enfermedad mental. Los psicólogos y psiquiatras, que han seguido su caso por 12 años, han concluido que es consecuencia de los hechos de violencia que sufrí en esa ciudad", relata Mayra. Las intimidaciones nunca pararon. Cuenta Carlos Castillo que ese año fue víctima de secuestro y abandono a 100 kilómetros de Santa Marta, y a ella en 2012 la atacaron con ácido en Bogotá.

Castillo denuncia que, incluso, a su madre la asesinaron impunemente en la capital. El 12 de febrero de 2011 la atropelló un motociclista. "Iban por mí. No fue un accidente. Lastimosamente la cogió a ella, que nada tenía que ver", dice Castillo. El expediente añade que el conductor

dente, luego fue asesinado.

El núcleo familiar huyó del país al sentirse perseguido y vigilado constantemente. Entre las denuncias existen archivos que contienen señalamientos contra uniformados adscritos a la Policía de Magdalena por delitos de secuestro y agresión sexual, hechos denunciados en 2008 en Santa Marta.

### ¿Preclusión?

Incansablemente la familia Quiroga Castillo ha dado a conocercada detalle a las autoridades con el fin de obtener justicia. Afirman que nada ha servido y las autoridades siguen evadiendo la búsqueda de los responsables. En abril de este año el fallo de una acción de tutela ordenó a la "Fiscalía que dentro de los 12 "Mi hijo Juan Nicolás nació un de la moto, involucrado en el acci- meses siguientes a la notificación



"Información confiable, para tu bienestar."



# La suscripción a

EL ESPECTADOR impreso

te entrega

3 meses gratis de





Aplican condiciones y restricciones



Tras años de denunciar hechos victimizantes, la familia Quiroga Castillo dice que el asedio continúa. / El Espectador

de la decisión proceda a solicitar audiencia de formulación de imputación o de preclusión, u ordene el archivo de las diligencias relacionadas con la causa penal". Esta decisión fue apelada.

Justo después de esto, una hija de Castillo, que vivía en Bogotá, dijo ser víctima de un nuevo asedio relacionado con el pasado de su padre, prendiendo una nueva alarma. Según Castillo, su hija y su yerno acababan de salir de ver una película en el centro comercial Centro Mayor. Eralanoche del 7 de mayo de 2024 y tomaron camino por la autopista Sur en un automóvil, cuando tuvieron que acatar la orden de dos policías motorizados, que los requerían para un aparente control en vía.

Se estacionaron a un costado v

ticular, del que descendieron dos hombres y una mujer de civil que dijeron ser policías. Asumieron el procedimiento, pero la pareja, extrañada con esa situación, protestó pidiendo aclaraciones. Uno de los uniformados los calmó y añadió, "¿qué tal estuvo la película, buena, verdad?". Su objetivo era, sin embargo, averiguar la ubicación del padre de la muchacha.

Carlos Castillo, esposo de Mayra Quiroga, añade que los oficiales les rompieron los celulares a su hijay su pareja, luego "les dieron \$500.000, para que los repararan" y les insinuaron que no valía la pena denunciar y que todo era parte de un procedimiento judicial de rutina. Finalmente señalaron: "Dígales a esos (groserías) que dejen de joder pronto vieron llegar un carro par- con lo de Santa Marta, que hay llo Quiroga esperan que no.

mucha gente cansada y molesta con ese asunto".

"Estamos desesperados, todo lo que ha pasado no puede quedar archivado, así como así", dice Castillo. Mayra nunca entendió por qué la "trataron como carne de cañón cuando era menor de edad", concluye la mujer. "16 años, y tanto la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía se niegan a resolver el crimen o dar explicaciones sobre los hechos acaecidos en la ciudad de Santa Marta y que ahora nuevamente se están perpetrando en contra de los familiares de mi esposo, solo por el derecho de pedir justicia, verdad y no repetición". La cuenta regresiva para que la Fiscalía tome una decisión ya empezó. En este caso, ¿se impondrá la impunidad? Los Casti-



Foto de Laura Gómez tomada de la red social Facebook.

Tras dos días en UCI

# Falleció la otra joven arrollada por un grupo de moteros en la vía Sibaté - Soacha

### REDACCIÓN BOGOTÁ

Este lunes 1 de julio se confirmó el fallecimiento de Laura Daniela Gómez, la otra joven que fue arrollada por un grupo de moteros en la vía Sibaté -Soacha. Laura Daniela, de 27 años y madre de dos hijos, se encontraba luchando por su vida en una UCI de la Clínica San Luis, en Soacha, a donde fue trasladada el pasado 28 de junio, cuando ocurrió el accidente.

Laura iba como parrillera de una motocicleta que iba conduciendo su amiga, Karen Martínez. Ambas mujeres se desplazaban por la vía que de Sibaté conduce al municipio de Soacha, cuando fueron bruscamente adelantadas por un grupo de 10 motociclistas, que circulaban por el corredor, al parecer, a una alta velocidad.

Uno de los motociclistas, al momento de rebasar a las jóvenes, las tocó levemente, lo cual produjo la desestabilización de la motocicleta de las víctimas y su posterior caída. Tras el accidente, un grupo de al menos ocho motocicletas más pasó por encima de las dos jóvenes a un alto nivel de velocidad, lo cual les produjo las heridas de gravedad que derivaron en su muerte. Mientras que Karen Martínez, quien conducía la moto, falleció instantáneamente, Laura pudo ser remitida al hospital y luchó por vida hasta grupo de moteros.

El padre de Karen, durante el fin de semana, expresó su dolor ante diversos medios de comunicación, y culpó a los moteros por la muerte de su hija. "Ella salió de trabajar a las 10:00 p.m. Fueron a Sibaté con el novio y unos amigos, iban en dos motos por el carril lento, cuando de pronto unas motos pasaron a toda velocidad, una la hizo caer y las que iban atrás pasaron por encima de ella y me la mataron", relató.

### A la espera de su entrega

Los familiares de Laura Gómez indicaron que las autoridades ya tienen identificados a los motociclistas involucrados en el accidente. Por otro lado, la defensa de estos motociclistas, informó que sus clientes se presentarán hoy ante la Fiscalía. Bajo esta misma línea argumental, el abogado de los moteros dijo que sus representados intentaron entregarse el sábado, pero debido a que no había fiscales de turno para realizar el proceso judicial respectivo, tuvieron que mover su entrega para hoy, martes, a primera hora. Los padres de las dos víctimas piden celeridad en el proceso a las autoridades, por cuanto consideran, según el video que registró el accidente, que la muerte de sus hijas fue el resultado de la imprudencia al conducir, por parte del

# Mulino asume el poder en Panamá, desafiado por la crisis migratoria

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió este lunes no permitir que su país sirva más de "tránsito" para migrantes a través de la selva del Darién, durante su discurso de toma de posesión.

"No podemos seguir financiando el costo económico de la migración ilegal (...). Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales", dijo al referirse a la jungla fronteriza con Colombia, por donde cruzó medio millón de personas en 2023 en su ruta a Estados Unidos.

Mulino afirmó que esa cifra de migrantes "estremece", y dijo que buscará soluciones con "los países involucrados, sobre todo con Estados Unidos, que es el destino final de los migrantes". Se reunió con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, con quien firmó un convenio para repatriar migrantes.

"No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas", insistió.

En lo que va del año, más de 200.000 personas, la gran mayoria venezolanos, han pasado por el tapón del Darién.

# Internacional



El expresidente y candidato republicano Donald Trump celebró una nueva decisión de la Corte Suprema que lo favorece. / EFE

La decisión de la Corte Suprema siembra el caos total

# De presidente a rey: EE. UU. retrocede al absolutismo

"Quien llegue a la Casa Blanca tendría ahora la puerta abierta para cometer delitos sin rendir cuentas", así lo determinó el máximo tribunal en una determinación que sacude al país y lo regresa a la era de las monarquías.



CAMILO GÓMEZ **FORERO** 

cgomez@elespectador.com 

A solo un par de días de conmemorar un nuevo aniversario de su independencia, Estados Unidos sufrió uno de sus peores golpes en la historia —tal vez el peor—. Lo sorprendente de esto es que no provino ni de rusos, chinos o iraníes, rivales en los que el país ha puesto su foco, sino del propio corazón del poder en Washington. En una decisión histórica, la Corte Suprema dictaminó el lunes que un presidente goza de "inmunidad absoluta" frente a un proceso penal por actos ofi-

el cargo. Esto cambia sustancialmente las reglas de juego.

Para entender este batacazo, primero lo primero: ¿cómo llegamos aquí? La Fiscalía estadounidense había acusado a Trump de difundir deliberadamente mentiras a sus partidarios y de conspirar para ejecutar un plan que alteraría los resultados electorales de 2020. La defensa del expresidente sostenía ante la justicia que su cliente no puede ser procesado por ninguna acción que tomó mientras todavía estaba en el cargo, apuntando a un concepto de "inmunidad absoluta" que entonces parecía ridículo-, v así el caso escaló hasta la Corte Suprema.

El lunes, el máximo tribunal, por votación de 6 a 3, concluyó que un presidente —no solo

clave-tiene una autoridad "concluyente y preclusiva" en virtud del poder que le otorga la Constitución, por lo que no puede ser procesado penalmente mientras utilice su poder oficial. En palabras más simples: tiene "inmunidad absoluta" y no podrá ser procesado por sus acciones mientras estas sean oficiales y ocupe el cargo.

La gran noticia de entrada es que este caso contra Trump, cuyo juicio debió haber empezado el 4 de marzo, vuelve a dilatarse. La Corte Suprema lo remitió de nuevo a un tribunal inferior para que examine, a partir de lo escrito el lunes, si las conductas de las que se le acusa a Trump entran dentro del marco de los actos oficiales del presidente o no. Se proyecta que este se retome

noviembre. Ahora, si el candidato republicano resulta ganador de los comicios, es predecible que le solicite al Departamento de Justicia que archive la causa. Es una victoria para el republicano por donde se le mire.

Pero el fondo del asunto es mucho más amplio y turbio. Como señaló la jueza liberal Sonia Sotomayor en su texto de disentimiento, lo que acaba de firmar la Corte Suprema es una dramática expansión del poder presidencial, no solo para Trump, sino para cualquier presidente en el futuro, que crea "una zona libre de leyes alrededor del presidente, alterando el statu quo que ha existido desde la fundación del país".

"Esta nueva inmunidad para los actos oficiales ahora permanece como un 'arma cargada' para cualquier presidente que desee colocar sus propios intereses, su propia supervivencia política o su propio beneficio financiero por encima de los intereses de la nación... En todos los usos del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley", resumió de manera magistral la jueza Sotomayor.

¿Qué quiere decir esto? La decisión, escribieron expertos, equivale básicamente a una licencia para cometer delitos. La jueza Ketanji Brown Jackson ciales realizados mientras está en Trump, sino cualquiera, y esto es hasta después de las elecciones de dijo en su disentimiento que "de biado irrevocablemente".

hoy en adelante los presidentes del mañana serán libres de ejercer los poderes de Comandante en Jefe como les plazca, incluso en formas que el Congreso ha considerado criminales".

La cuestión a partir de ahora es examinar, entonces, quién define y cómo se define qué es un acto oficial del presidente. ¿Fue el mitin que organizó Trump el 6 de enero de 2021, en el que alienta a sus seguidores a desafiar los resultados electorales, un acto oficial del presidente o no? Todavía era presidente, pero, ¿fue un evento de su campaña o un acto oficial como mandatario? Si era esto último, bajo este concepto de la Corte, Trump resultaría inmune frente a lo que vino después: el asalto al Capitolio y su mortal desenlace.

Así hubiera, en efecto, conducido a su base de fanáticos a un frenesí que culminó con un acto violento, Trump sería inmune, según el tribunal, por el simple hecho de que este fue un "acto oficial" como presidente. ¿Lo fue? ¿Fueron actos oficiales todos aquellos eventos en los que difundió mentiras sobre el proceso electoral -que han sido probadas como falsedades-? Los tribunales inferiores serán los encargados de determinar esto. Pero si todos los actos oficiales conducen así a una "inmunidad absoluta", lo que se abre es un escenario caótico para el país. El presidente podría cometer un delito, pero si este es considerado un "acto oficial", resultaría inmune ante cualquier acción de la justicia.

"Cuando el presidente (Richard) Nixon fue acusado de obstruir la justicia en Watergate. Según la Corte Suprema de hoy, ¿Nixon estaba cometiendo un 'acto oficial' y merecía inmunidad?", se preguntó el historiador presidencial Michael Beschloss.

Es la pregunta que queda en el aire: ¿qué es un acto oficial y cuál es la línea que separa el poder presidencial de la autoridad constitucional? Es un paradigma. Acá Sotomayor expuso una serie de casos críticos en su texto de disentimiento: "¿(El presidente) ordena al Equipo Seal 6 de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para mantenerse en el poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón? Inmune. Inmune, inmune, inmune. Incluso si estos escenarios de pesadilla nunca se desarrollan, y rezo para que nunca lo hagan, el daño ya está hecho. La relación entre el presidente y las personas a las que sirve ha cam-

# Semana de infarto en Francia: la ultraderecha se acerca al poder

La alianza de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron y la coalición de izquierdas iniciaron el lunes una semana de campaña decisiva en Francia para evitar la llegada de un nuevo gobierno de extrema derecha en la Unión Europea. El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), de Marine Le Pen, y sus

aliados obtuvieron más del 33 % de votos en la primera vuelta de las elecciones legislativas celebradas el domingo.

Agrupación Nacional puede obtener la mayoría simple, e incluso absoluta, de los 577 diputados de la Asamblea Nacional (Cámara Baja) tras el balotaje previsto el 7 de julio, allanando el camino a un gobierno ultraderechista.

Si ningún partido logra la mayoría absoluta, Francia podría vivir un período de bloqueo institucional con tres bloques en el Parlamento -izquierda, centro-derecha y extrema derecha- y sin posibilidad de convocar nuevos comicios hasta dentro de un año.

Los partidos franceses han aplicado la política del "cordón sanitario" para aislar al partido de extrema derecha.

La decisión de la Corte Suprema, que deja sin techo el poder presidencial, ha sido tomada con humor por algunas personas. "En realidad cariño, no puedes enojarte conmigo. Ese fue un acto oficial", bromeó una usuaria de X sobre un diálogo imaginario con su pareja, aplicando el nuevo concepto del tribunal. Bajo este marco, sugirió otro usuario, el emperador Palpatine en Star Wars no podría haber sido juzgado por ejecutar la Orden 66 para asesinar a los Jedi. "Era un acto oficial", contestaría.

Pero el precedente que generó la corte del conservador John Roberts es todo menos gracioso. Es un fallo tan "retorcido", dice Barbara McQuade, profesora de derecho de la Universidad de Michigan, que lleva a que la Fis-

calía no pueda utilizar la conducta oficial de un presidente ni siquiera como prueba de criminalidad por un acto no oficial. Es decir, el presidente queda tan protegido que ni siquiera sus actos oficiales podrán ser usados para procesarlo por otros crímenes, en caso de que se le abra una investigación en el marco de un acto no oficial.

Esto quedó escrito en un apartado del texto de la mayoría conservadora de la Corte redactado por la jueza Amy Coney Barrett, quien fue nombrada en 2020 por el propio Trump. En su texto de disentimiento, Sotomayor expone su preocupación por lo redactado por su colega. Según la jueza liberal, el tribunal prohibe mencionar actos oficiales durante un proceso por actos no

El presidente Joe Biden pronunció un discurso al final de la jornada sobre la decisión del Supremo en el que criticó la postura de su rival, Donald Trump.

oficiales. Para simplificarlo, ella expone un ejemplo.

"Si el expresidente no puede ser considerado penalmente responsable por sus actos oficiales, esos actos deberían ser admisibles para probar el conocimiento o la intención en los procesos penales por actos no oficiales. Sin embargo, la mayoría tiene

problemas para clasificar si el discurso de un presidente se produce en su calidad de presidente (acto oficial) o en su calidad de candidato (acto no oficial). Imaginemos que un presidente declara en un discurso oficial que pretende impedir que un rival político apruebe una legislación a la que se opone, sin importar lo que cueste para lograrlo (acto oficial). Luego contrata a un sicario privado para que asesine a ese rival político (acto no oficial). Según la regla de la mayoría, la acusación de asesinato no podría incluir ninguna prueba de que el presidente haya admitido públicamente la intención premeditada de apoyar la mens rea (traducido del latín como mente culpable, o conciencia del delito) del asesinato. Es un resultado

extraño, por decir lo menos", escribió Sotomayor.

En decir que si se abre una investigación contra el presidente por un acto no oficial, y la prueba reina en su contra es una declaración del mismo mandatario en un acto oficial, esta no serviría ante la justicia por lo expuesto en la decisión de la Corte el lunes. La magnitud de esta decisión es enorme. Trump no solo consiguió tiempo de cara a las elecciones de noviembre, gambeteando de nuevo a la justicia, sino que el máximo tribunal le ha dado permiso para tener un segundo mandato absolutamente despótico. "El presidente ahora puede asesinarlo, oficialmente", escribió Elie Mystal, corresponsal de justicia de The Nation. Y no sería procesado por ello.



12 y 13 **DE JULIO** 2024 CORFERIAS

# IJUNTOS! MÁS NEGOCIOS

# **IATENCIÓN FERRETERO!**

ES MOMENTO DE LLEVAR TU FERRETERÍA AL SIGUIENTE NIVEL, ASISTE Y ENCUENTRA:



Muestra comercial con más de 300 marcas



Zona de networking



País invitado: China



Zona de innovación



Circuito de





ESCANEA ESTE CÓDIGO, REGÍSTRATE Y ASISTE SIN COSTO

gransalonferretero.com

Hacemos parte de:











Anfitriones

Rotoplast







Para conocer lugar y tipo del evento, términos y condiciones, horarios, cualquier cambio, modificación o actualización que tenga el evento consulte la web gransalonferretero.com // Corferias, Concept 2B y Koelnmesse no hacen parte de la relación de consumo que surja entre el visitante y el expositor de la feria, al no ser dueño ni responsable de los productos y/o servicios que allí se exhiben o comercializan. Los organizadores de la feria no se hacen responsables de ninguna negociación. // Contacto: info@corferias.com - Dirección: Cra. 37 # 24-67 Bogotá, Colombia





Con el apoyo de:







# Colombia 20

El ataque se llevó a cabo hace 16 años

# La lucha para hallar a los guerrilleros desaparecidos durante el bombardeo al campamento de "Raúl Reyes"

La familia de Wilson Macías empezó una batalla para recuperar el cuerpo de este y otros 20 combatientes de las extintas FARC, que estarían en un cementerio de Ecuador. Tras cuatro años tocando puertas los avances son escasos.



JULIÁN RÍOS MONROY

correo@elespectador.com @julianrios\_m

Róbinson devuelve el esfero al bolsillo de su camisa, se acomoda la boina, cierra los ojos y empieza a arañar su memoria hasta que las imágenes se asoman. Después del atentado que sufrió hace algunos años varios recuerdos se perdieron para siempre, pero este sigue allí, borroso, pero vivo. Y se esfuerza para retenerlo.

Todo ocurrió un día de 2004. cuando aún vestía uniforme camuflado y llevaba el brazalete de la guerrilla de las FARC. Le encomendaron acompañar la marcha del segundo comandante, Luis Edgar Devia - que en la guerra todos conocían como Raúl Reyes-, desde Caquetá hasta la frontera con Ecuador.

Junto a Reyes, con la constancia de la sombra, siempre estaba su jefe de seguridad, Wilson Macías Peña, uno de los tres hermanos de Róbinson que se vincularon a la guerrilla. Llevaban varios años sin verse y, por instrucción del comandante, viajaron codo a codo. Durante la semana que duró el recorrido estuvieron compartiendo y recordando anécdotas. Sabían que debían aprovechar esa oportunidad de reencuentro, tan escasa en la guerra.

Tan escasa y, sobre todo, tan incierta, como comprobaría Róbinson cuatro años después. La madrugada del 1º de marzo de 2008, luego de un ataque conjunto de las Fuerzas Militares

cerca de Santa Rosa de Yanamaru, en territorio ecuatoriano, fueron asesinados Raúl Reyes y otros 22 combatientes. La noticia del bombardeo, que significó el mayor golpe del gobierno de Álvaro Uribe a las FARC, no tardó en llegar a través de los radios de comunicación de la guerrillerada.

"Eso fue muy duro, el Mono era el hermano que más quería, porque mi mamá murió cuando éramos pequeños y él se encargó de la crianza. De los cuatro hermanos que nos fuimos para la guerrilla, él fue el único que murió", cuenta Róbinson, quien firmó el Acuerdo de Paz de 2016 y desde entonces está en la vida civil.

#### "Todos los cuerpos merecen ser buscados"

Pocos meses después de dejar las armas se vinculó a las iniciativas de búsqueda de desaparecidos lideradas por los excombatientes, como parte de su compromiso con las víctimas. Empezaron a seguir el rastro de los cuerpos de civiles que las FARC habían sepultado, de exparamilitares que murieron en combates y el de sus antiguos compañeros.

"En la Unidad de Búsqueda de

Aunque en marzo el Consulado de Colombia en Quito ofició a la Fiscalía y Cancillería de Ecuador, aún no han respondido las solicitudes para avanzar en el caso.

Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aprendí que hay que buscar todos los cuerpos, porque sus familias los están esperando para descansar. No importa qué pasado tenga la persona, su familia no es responsable de lo que hace un ser querido y hay que ayudar a borrar esas huellas que dejó el conflicto", dice Róbinson.

Bajo esa consigna, desde 2020 empezó a presentar solicitudes en distintas entidades para tratar de encontrar a su hermano. Según las pistas que ha recopilado, luego del bombardeo una congregación religiosa se encargó de que los cuerpos fueran llevados al cementerio de San Diego, en Quito, la capital de Ecuador. Por eso ha tocado la puerta no solo de la UBPD, sino también de la Cancillería y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para adelantar las labores de identificación, exhumación y posible repatriación, pero después de cuatro años las gestiones aún no han dado ningún resultado.

Según respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde el 12 de marzo de 2024 el Consulado de Colombia en Quito ofició a la Fiscalía y Cancillería ecuatorianas para ponerlas al tanto de la solicitud de los familiares de Wilson. Sin embargo, "a la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte de dichas entidades".

Una de las metas de Róbinson, para agilizar la búsqueda, es encontrar a las demás familias de los guerrilleros muertos en el bombardeo al campamento de Reyes. Ha recorrido los departamentos de Putumayo, Huila, Caquetá y Nariño preguntando por esas personas, pero hasta Peña hallar los restos de Wilson sos, Róbinson y Wilson recorda-

ahora solo ha ubicado a cinco de las 20 familias. Uno de los principales desafíos es que se conocen los seudónimos que los combatientes usaban al entrar a la guerrilla, pero no sus nombres reales.

"Nosotros pedimos que haya voluntad política, tanto de los gobiernos colombiano como del ecuatoriano, para poder avanzar. Ya se sabe dónde están los cuerpos, pero por ser fuera del país todo resulta más difícil. Necesitamos ayuda de las instituciones, porque sentimos que somos las familias quienes estamos moviendo esta búsqueda", dice Isabela Sanroque, la esposa de Róbinson.

Mientras tanto, para los Macías

se ha convertido en un anhelo de la familia entera. Es una expectativa que quiebra a Róbinson: "Mi papá dice que no se quiere morir sin saber que él ya está de vuelta. Toda la familia habla de cómo vamos a enterrarlo cuando vuelva su cuerpo. Tenemos ese duelo pendiente".



El viaje se dio hacia mediados de 2004, y duró una semana entera. Los guerrilleros se embarcaron en un puerto del río Caguán y navegaron en medio de la selva amazónica hasta entrar a Putumayo, Caminaron, caminaron, caminaron. En los descan-

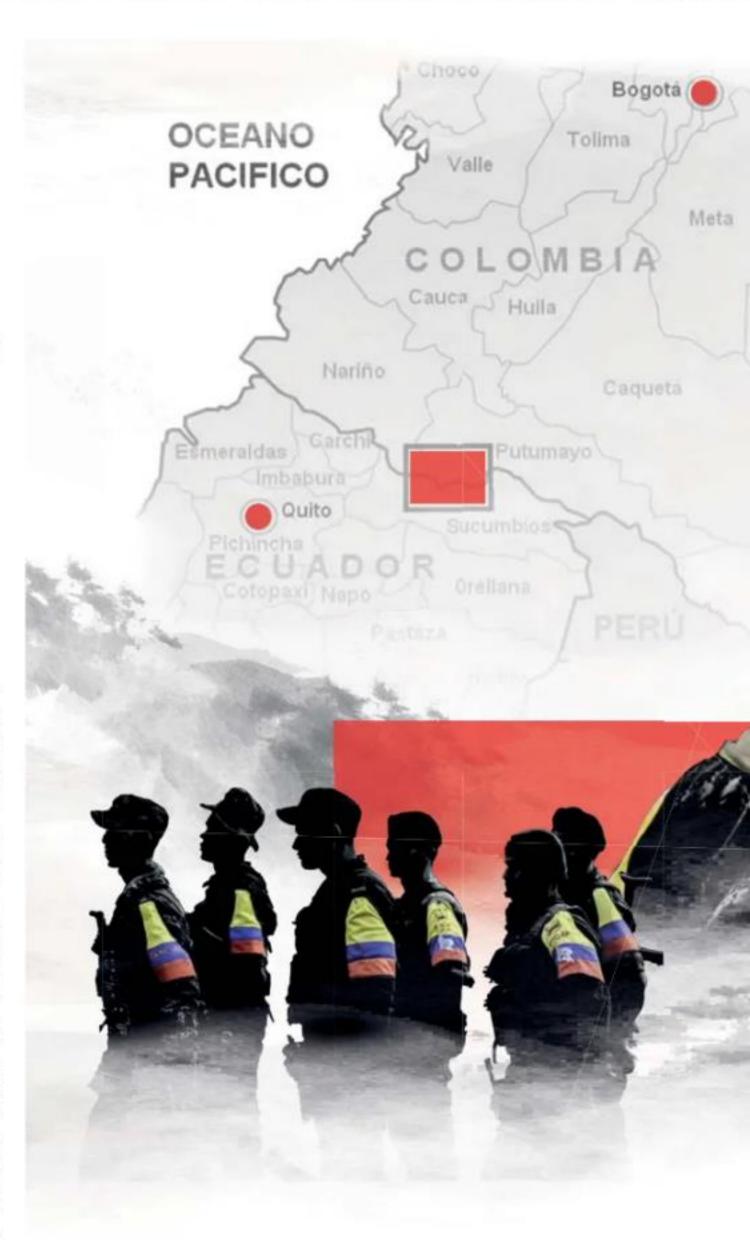

# UBPD entregó el cuerpo de víctima de la UP asesinada en 2001

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) entregó el cuerpo de Amado de Jesús Garcés Hidalgo, miembro del movimiento político Unión Patriótica (UP) que fue desaparecido en 2001 y sepultado como cuerpo identificado no reclamado en el cementerio de Granada, Antioquia. Sus restos fueron hallados junto

a los de otras dos víctimas durante una intervención en desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del oriente antioqueño, que contempla un universo de cerca de 3.000 personas desaparecidas en razón del conflicto armado, en 23 municipios.

"Esta entrega digna es muy importante para el colectivo de buscadores de personas desaparecidas forzadas de la Unión Patriótica, pues representa un símbolo de esperanza, justicia y verdad", expresó la Corporación Reiniciar, que acompaña a las víctimas.

El cuerpo de Garcés fue entregado dignamente a su familia y seres queridos en el municipio de Carepa, en un homenaje que duró dos días.

Se estima que en el oriente antioqueño hay al menos 3.000 víctimas de desaparición forzada en razón del conflicto.

www.elespectador.com/Colombia-20/

#PaisQueAvanza

£ EEColombia2020

@EEColombia2002



@EEColombia2002



ron las anécdotas de la infancia. cuando a los hermanos Macías les pusieron el apodo de "los cucarros" en Isnos, su pueblo natal, en Huila. Contaron historias de su paso por la guerrilla, de sus actos de indisciplina. Hablaron de su papá, de la valentía del viejo para seguir adelante después de quedar viudo y ver salir a la mayoría

de sus hijos a empuñar las armas. Cuando llegaron al río Putumayo se montaron en otra lancha y avanzaron hasta el brazo del San Miguel, el límite natural con la provincia de Sucumbios. Allá se despidieron, Raúl Reyes, Wilson y su tropa cruzaron hacia Ecuador, y Róbinson dio media vuelta. Esa fue la última vez que se vieron.

2008 Róbinson estaba recorriendo las sabanas del Yarí cuando se enteró del bombardeo. Sabía que Wilson siempre dormía cerca del comandante, y pronto reafirmó sus sospechas: era una de las víctimas de la llamada Operación Fénix.

En el país la discusión por esos días se centró en la importancia del golpe a las FARC. Como señaló la Comisión de la Verdad en uno de sus informes, era la primera vez desde 1964 que se impactaba al secretariado de la entonces guerrilla. Raúl Reyes había sido negociador en el proceso de paz del Caguán, se le conocía como el "canciller" de las FARC y era clave para las gestiones de inter-



El bombardeo al campamento de Raúl Reves, el segundo máximo Ese primer día de marzo de cambio humanitario y las finan- comandante de las FARC, se desarrolló en marzo de 2008./AP

Tenemos dolores acumulados. Los firmantes merecemos encontrar a nuestros seres queridos".

Robinson, exguerrillero de las FARC y hermano de Wilson Macías Peña

zas del grupo. Con esa operación, dice el documento, "se rompió el mito de que el secretariado era invulnerable" y "se cambió el balance estratégico de la guerra".

Durante las semanas siguientes, mientras se agudizaba la crisis diplomática entre Uribe y el presidente Rafael Correa por la intervención de militares colombianos en suelo internacional, nadie preguntó por los cuerpos de los guerrilleros. Al parecer, solo extrajeron el de Reyes y otras dos personas, pero los demás quedaron a la deriva.

Miles de combatientes corrieron esa misma suerte durante los más de 50 años de guerra entre el Estado y las extintas FARC. Selva adentro, sus compañeros en armas se tragaban el dolor de esas muertes. Sus familiares, muchas veces, ni siquiera supieron que sus seres queridos fallecieron, o solo se enteraron tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Otras siguen esperando, buscando, luchando para saber qué fue del paradero de sus seres queridos.

Hoy en día, 132 excombatientes de las FARC se dedican a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas desde la Corporación Humanitaria Reencuentros, que en los últimos años ha documentado 1.128 casos de antiguos guerrilleros, víctimas o combatientes de otros grupos. Al cierre de 2023, la organización le había entregado a la Unidad de Búsqueda información de 49 posibles lugares de localización de cuerpos en cementerios y 90 a campo abierto. Esos insumos han sido claves para el hallazgo de 142 cuerpos y la identificación de otros 90.

Para Róbinson, que ha participado en esas actividades -y que vive en carne propia el drama de no hallar a un familiar-, contribuir al hallazgo de las personas desaparecidas es un paso obligado para encontrar la paz: "Tenemos tantos dolores acumulados, tantas perdidas. Creo que hace falta mucho para que la sociedad pueda comprender este dolor y entienda que los firmantes de paz merecemos encontrar a nuestros seres queridos".

Una iniciativa: Apoyan:







Del 21 de octubre al 1º de noviembre

# COP16 en Cali: con los ojos puestos en la seguridad

A menos de 110 días de que inicie la COP16, una de las principales preguntas es cómo se garantizará la seguridad del evento. Aunque los recientes hechos de violencia en municipios vecinos empiezan a generar inquietud, desde la Alcaldía y la Gobernación aseguran que están preparados y tienen un plan para evitar cualquier contratiempo.



FERNÁN FORTICH

ffortich@elespectador.com 

En los últimos días la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha estado de gira por Europa para ganar más apoyos para la COP16, la conferencia de biodiversidad más importante del mundo, que se realizará en Cali a finales de octubre. Estuvo, por ejemplo, en Noruega y Alemania reuniéndose con ministros de Ambiente e invitándolos a la capital del Valle del Cauca. Como presidenta de la COP16, Muhamad tiene la misión de que el encuentro vaya por buen camino y se logren los resultados esperados.

Pero en medio de los preparativos ha surgido un desafío que no se puede eludir y ha empezado a inquietar a quienes están a cargo de la organización: la compleja situación de seguridad que viven territorios cercanos a Cali. Un ataque con explosivos lanzados con un dron, que dejó a tres solados heridos, fue uno de los últimos episodios que muestran el difícil escenario en el suroccidente de Colombia, tras la ruptura de cese al fuego con el Estado Mayor Central, la disidencia más grande las extintas FARC.

La pregunta es si ese evento, que recibirá a delegaciones de más de 190 países y espera acoger a cerca de 12.000 visitantes, estará blindado de esos hechos que han ocurrido en municipios vecinos, como Jamundí. En respuesta a esas inquietudes, el presidente Gustavo Petro; el alcalde de Cali, Alejandro Éder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, han reiterado que la seguridad estará garantizada.

Para calmar los ánimos, de hecho, Petro ordenó a su cúpula militar y policial establecer una zona candado en torno a Cali, una acción que

se suma al aumento de pie de fuerza en la región, con más de 4.000 hombres. Se espera, además, que en las próximas semanas inicie una fuerte ofensiva militar que permita recuperar el territorio e impactar a las disidencias de Mordisco, el ELN y el Clan del Golfo en esta zona.

Uno de los principales encargados de la seguridad del evento es el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, quien lleva seis meses en el cargo. Sabe que parte de su tarea es revertir las cifras de criminalidad en la capital del Valle del Cauca, aunque, asegura, no se pueden descartar las intenciones de los grupos armados para atentar contra la seguridad de la región.

"No podemos desconocer el contexto en el que vivimos. El Valle del Cauca está pasando por un momento complejo en materia de orden público y nosotros no somos ajenos. Estamos trabajando en garantizar la seguridad para la COP16 en coordinación con la ONU y el Gobierno Nacional. Lo que hemos solicitado es más apoyo en materia de inteligencia e investigación a las autoridades nacionales", añade García.

Antela comunidad internacional, este es un asunto que parece ir por buen camino. A la fecha se han realizado dos sesiones oficiales con el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar y presentar el Plan de Gestión del Riesgo de la COP16. "Hemos recibido una retroalimentación en el tema, pero lo que

Tanto el presidente Petro, como el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca, han reiterado que la seguridad estará garantizada.

hemos presentado ha sido bien recibido por la ONU", indica el funcionario.

Aun así, hay voces que creen que hacen falta más esfuerzos para que no haya ningún contratiempo. Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, cree, por ejemplo, que "la COP16 está en riesgo, no solo por la inseguridad, sino también por la falta de claridades logísticas del evento. Un objetivo militar de los grupos podría ser afectar Cali para que la COP no se realice, les daría una trascendencia monumental y sería un golpe directo al Gobierno".

### Las maniobras de seguridad

Según ha dicho la Alcaldía de Cali, el evento se dividirá, en términos de seguridad, en tres partes. La primera abarcará los recintos donde se desarrollarán las conferencias y negociaciones de las más de 190 delegaciones que participarán en el evento, que estará a cargo de las Naciones Unidas.

Las otras serán dos anillos de seguridad, conocidos como zonas verde y naranja, que abarcan prácticamente toda la ciudad y las comandarán la Fuerza Pública colombiana.

En términos de pie de fuerza, se espera que en las próximas semanas haya más de 4.000 efectivos adicionales a los 6.300 hombres que tiene la Policía Metropolitana de Cali. Además, se desplegarán más de 10.000 hombres y mujeres en las especialidades de vigilancia, investigación judicial e inteligencia, así como 1.600 hombres adicionales del Ejército Nacional, tanto fuerzas especiales urbanas como nuevos pelotones. Estos también estarán trabajando en el control territorial en las zonas rurales tanto de Jamundí como de Cali.

"El Ministerio de Defensa ya nos confirmó la llegada de 14 pelo-



Se espera que en las próximas semanas inicie una fuerte ofensiva militar en el suroccidente del país./EFE

fesionales. El llamado para incrementar el pie de fuerza y recuperar la seguridad de nuestros municipios vecinos está siendo atendido", escribió hace un par de días su cuenta en X el alcalde de la ciudad, Alejandro Éder.

Según le había dicho Éder a El Espectador hace unas semanas, su administración ha logrado "una disminución del 20 % en promedio de los homicidios, desde que inició nuestra Alcaldía, y una disminución del 30 % en los hurtos. Desde el 1º de enero hemos capturado a 18 integrantes de las redes de apoyo de grupos terroristas, sobre todo los que están operando hacia el sur del país. Asimismo, hemos impedido dos intentos de ataques terroristas". El alcalde igual ha sido insistente en disipar los rumores sobre la posible cancelación del evento.

Otra de las propuestas para tones adicionales de soldados pro- controlar la seguridad del evento Gustavo Petro, se están pla-

ha sido la de mejorar la tecnología para prevenir dificultades. La Gobernación del Valle del Cauca. en cabeza de Dilian Francisca Toro, anunció que se adquirirán con recursos propios una serie de inhibidores de drones, artefactos que se han utilizado para cometer ataques en la región.

"Un problema que tenemos tiene que ver con los drones que están utilizando los grupos armados para realizar ataques. Hace unos días tuvimos una reunión con el Ejército y la Policía para mostrar la tecnología para hacerle frente y, por nuestra parte, vamos a comprar los inhibidores de drones", dice a El Espectador la gobernadora.

Por el momento, aún no hay una fecha precisa sobre cuándo serán instalados y cuándo entrarán en operación. Respecto al plan candado que anunció el presidente

/ 13 MARTES 2 DE JULIO DE 2024 / EL ESPECTADOR





ARGOS









www.elespectador.com/ambiente















### Más retos en el camino

Durante décadas el suroccidente del país, con su conexión el océano Pacífico, ha sido un corredor obligado del narcotráfico para sacar la droga a diferentes partes del mundo. Por eso, para varios grupos ilegales, es clave el control territorial de esa zona.

Según investigaciones de la Fiscalía, los principales grupos armados que hacen presencia en la región son los frentes Jaime Martínez y Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC.

"La facción de Jaime Martínez, un grupo de las FARC que no se acogió al Acuerdo de Paz, tiene entre 250 y 300 hombres patrullando las montañas de Jamundí, muy cerca de Cali", explica el representante a la Cámara Duva- Fuerza Aérea en el departamento Democrático).

lier Sánchez. "Y hay un elemento que complica más las cosas: que haya posibles alianzas políticas en el departamento con la criminalidad, lo cual ha disminuido la autoridad local para enfrentar este tipo de hechos".

Como respuesta a ese escenario, las autoridades afirman que están haciendo todos los esfuerzos de inteligencia para asegurar la seguridad en la ciudad. Según la Alcaldía, este año se ha logrado la captura de 18 integrantes de grupos armados ilegales y se han prevenido ataques terroristas. La idea, dicen, es fortalecer estas redes de seguridad para prevenir, controlar y contener la presencia directa o indirecta de estos grupos en la ciudad.

Otra de las peticiones que hace la gobernadora Dilian Francisca Toro al Gobierno Nacional es que "aumente las horas de vuelo de la para cubrir todos los frentes en materia de seguridad. Esto está aún por verse".

Además, hay otros desafíos en el camino. Uno de ellos es el sitio en donde se hospedarán las Fuerzas Militares y policiales que llegarán en los siguientes meses a la ciudad. Hace apenas unas semanas regresaron a la región más de 600 hombres del Ejército Nacional pertenecientes al Batallón Pichincha en Cali, que se encontraban en otras zonas del país.

"Necesitamos que el Gobierno Nacional garantice toda la logística y los recursos para la ubicación de los 4.000 policías, su alimentación, transporte y su hospedaje desde hoy hasta la realización de la COP16, para que puedan trabajar de manera adecuada en la ciudad", alertó el representante a la Cámara por el Valle del Cauca Christian Garcés (Centro



La colección del ICN es de las más importantes del país. /cortesia

Obras de reconstrucción

# Minambiente invertirá \$59.000 millones en el ICN de la U. Nacional

### REDACCIÓN AMBIENTE

Desde hace varios años, los científicos del Instituto de Ciencias Naturales (ICN), de la Universidad Nacional de Colombia, e incluso de otras partes del mundo, venían llamando la atención de los últimos gobiernos nacionales por un problema que los tiene bastante preocupados: varias fallas estructurales del edificio donde funciona el Instituto tienen en riesgo a los más de 3,5 millones de ejemplares que preserva la colección biológica que funciona allí, una de las más importantes del país.

A mediados de marzo, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, visitó el ICN en compañía de delegados del Ministerio de Educación. Tras reconocer la importancia que tienen las colecciones biológicas que alberga el Instituto, se comprometió a "aunar esfuerzos con la cooperación internacional, Minambiente y Mineducación", durante la COP16.

Este lunes festivo 1º de julio la Procuraduría General de la Nación anticipó que a finales de esta semana el Ministerio de Ambiente anunciará una primera inversión de \$59.000 millones para preservar las coleccio- sario para adelantar las obras.

nes biológicas del ICN y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional.

El anuncio se haría este viernes 5 de julio, a las 9:00 a.m., en el edificio donde funciona el ICN y contaría con la participación de la ministra de Ambiente, según la invitación que ya circula entre algunos académicos y que este diario conoció.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio Público, estos \$59.000 millones son parte de la primera de tres fases de inversión y estará centrada en dos bloques para botánica: "Uno destinado para salvaguardar las colecciones biológicas y otro donde se ubicarán los laboratorios, oficinas y espacios de trabajo", agregó la Procuraduría.

Como hemos contado en varias notas (como esta), los problemas estructurales del edificio del ICN vienen desde por lo menos cuatro años. En 2016, tras un análisis de la Curaduría Urbana, llevó al equipo del Instituto a concluir que era más económico construir un nuevo edificio que reforzar los ya existentes. Pese a que el provecto de construcción se encuentra en la tercera fase, la universidad no cuenta con el dinero nece-

## "Intensamente 2" supera los US\$1.000 millones en taquilla

La secuela de la cinta animada de 2015 se ha posicionado como la película más taquillera del año hasta el momento. Tras 19 días de su estreno, superó los US\$1.000 millones en recaudación mundial.

Según Disney, la cifra es un hito para un filme animado. "Estamos absolutamente

emocionados de haber alcanzado este hito fenomenal en un tiempo récord, y demuestra una vez más que las audiencias globales acudirán a ver una gran película", dijo en un comunicado Tony Chambers, vicepresidente ejecutivo de distribución teatral de Disney.

El filme también haha sido aplaudida

por la crítica, ya que ha sido elogiada por sus imágenes, el reparto y la narración inteligente, pero profunda de los temas que se abordan en la película,.

La cinta nuevamente sigue la vida de Riley, que ha entrado en la pubertad con nuevas emociones, como la ansiedad, la envidia y la vergüenza.

Estamos absolutamente emocionados de haber alcanzado este hito fenomenal en un tiempo récord".

# Música

Entrevista

# Nicolai Fella: un disco de rap y fútbol para papá

El rapero bogotano habló para El Espectador de "Estado popular del alma", su más reciente álbum, un trabajo que explora su relación con el fútbol, su padre y su niño interior.



KEVIN STIVEN RAMÍREZ QUINTERO

kramirez@elespectador.com @kevins\_ramirez

Abordo del Renault 4 de su papá, rumbo al primer día de primaria, Nicolai, antes de ser Fella, recibió una enseñanza trascendental. Tenía cinco años. "Le propongo un trato. Si usted aprende a leer, yo lo llevo a una escuela de fútbol", le dijo su viejo mientras conducía por el barrio Soacha Compartir.

Con lo que no contaba don Nicolás Barragán, ni doña Graciela Vargas, era que su hijo, dos semanas después, ya leía los carteles de las tiendas en la calle y madrugaba los sábados a ponerse sus guayos embolados para ir a entrenar; la herramienta de todo pibe que quiere llegar a la profesional.

Su padre pensó que le ofrecía el cariño por el fútbol, pero en realidad lo que le entregó fue el amor por la palabra. Aquella materia prima con la que hoy en día hace con las manos lo que no fue con los pies: inventa como Juan Román Riquelme, gana la liga como Boca Juniors y es una gloria de Bogotá, como la legendaria banda fundada por don Alfonso Senior.

### Estado popular del alma

Nació en el último diciembre de los ochenta, y al ser el menor de cinco primos heredó los guantes, el arco y los taponazos en la terraza de la casa de su abuela en Bosa Piamonte. También compitió por el roscón y la gaseosa en torneos de microfútbol en Soacha, Salitre o Fontibón. Su papá, incluso, lo llevo a Kennedy para que le atajara un par de tiros a John Pinilla, una de las grandes leyendas del fútbol de salón en el mundo.

A sus ocho años su papá, como un original gánster, tomó la decisión de salir del gueto al ver tantas pandillas en las esquinas. La familia Barragán Vargas se mudó de Compartir en Soacha al barrio Carlos Lleras Restrepo, en Ciudad Salitre.

"Llegamos a vivir al apartamento de un primo de mi madre. Estaba en obra gris, sin puertas y sin nada. Pero me asomé por la ventana y vi una cancha de micro ahí al frente. Era un mago en ese barrio, porque venía de jugar en Soacha. Ya no tapaba. Decía: 'Qué tape cualquiera y que me den la pelota a mí'. Ahí se agrandó la emoción por el fútbol", mencionó Nicolai Fella para El Espectador.

Fueron años de libertad, inocencia y de ver el mundo con forma de pelota, pues no había Atari ni Playstation. Solo había una pelota que enseñaba sobre respeto, ambición y lealtad, pero también de aguante y sufrimiento.

Nicolás Andrés, nombre de pila de Nicolai, empezó a estudiar en el colegio Nicolás Esguerra, donde sufrió una lesión que lo bajó de la nube. "A los 13 años mis compañeras me entraron al salón y yo estaba llorando. Ya no me dolía el 'traqueadón' de la rodilla. Me dolía saber que ya no iba a ser futbolista", recordó.

Hizo terapia y hasta regresó a las canchas con una rodillera, pero para llegar a la profesional no alcanzó. Eso no le impidió seguir jugando fútbol con sus panas ni salir campeón dos veces del torneo interroscas en la universidad. Lo más importante fue que Nicolai transformó el deporte en una conexión sagrada con su papá.

### Cosas de DT

Don Nico es un hombre polifacético que, además de vendedor de máquinas de coser Singer y luego de seguridad electrónica, dedicó 15 años al arbitraje, dominó el arte de tirar caños y ha sido un apasionado por la salsa. Para él, llamar "cancha" a un campo de juego era una ofensa.

Además, ha sido un coleccionista de camisetas y eso se lo heredó a Nicolai, quien recuerda las madrugadas en las que amanecía con una casaca nueva que le traía su papá tras un par de cervezas. También atesora el recuerdo de cuando, siendo un niño, su padre le compró unos guayos Puma King que, por su talla, no pudo usar hasta 15 años después.



Nicolai Fella, rapero bogotano y vocalista de LosPetitFellas, durante el lanzamiento de "Estado popular del alma". / Ortiz Arenas y Juan Catumba.

rios, como dice la canción. "Le agradezco a mi vida que haya trazado ese hilo entre nosotros dos. Si algún día soy papá, que nadie le venga a decir a mi hijo de quién va a ser hincha, porque eso es sagrado. Mi padre me inculcó a Millos, pero toda su familia es santafereña".

La primera vez que Nicolai Fella fue al estadio fue un clásico en el que el rojo le ganó al azul, pero su papá le dijo: "A veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida, no pasa nada. Sécate, el otro partido ganamos nosotros". Tuvo que vivir la época del "arroz con huevo" a principios de 2000, en la que Millonarios no tenía para pagarles a los jugadores y el equipo estuvo a punto de irse a segunda división. Según Nicolai, eso le formó carácter.

### Volante de creación

Luego de casi 15 años de carrera musical, el también vocalista de LosPetitFellas Su papá le dejó de herencia a Millona- y el creador de Querido Frankie en 2011, se Me di cuenta de que este disco no se trataba de mí, sino de una vuelta más grande: no solo es el fútbol, sino el vínculo con mi papá",

Nicolai Fella, rapero bogotano.

## Falleció el cantautor Fausto Bordalo Dias

El músico y compositor Fausto Bordalo Dias, uno de los principales referentes de la música popular portuguesa, falleció a los 75 años tras "una larga enfermedad", informó ayer un representante del artista. El cantautor, nacido en 1948, murió en su casa, en Lisboa, precisó la agencia Ao Sul do Mundo. Bordalo Dias publicó 14 discos, que fueron grabados entre 1970 y 2011, como "Histórias de viajeiros" (1979), "Crónicas da terra ardente" (1994) y "Em Busca das Montanhas Azuis" (2011). El más aclamado fue "Por Este Rio Acima" (1982), uno de los álbumes de referencia de la música popular portuguesa de las últimas décadas, que incluye clásicos como "O barco vai de saída", "Navegar, navegar" y "A guerra é guerra".



reencontró con su lado más rapero y más familiar. "Quería hacer este disco que se iba a llamar *Volante de creación*, pero al final me di cuenta de que esto no se trataba sobre mí, sino de una vuelta más grande: no es solo el fútbol, sino el vínculo con mi papá".

Este disco fue darle un espacio al estilo musical que conoció por su primo y del que quedó flechado al escuchar Tengo un trato, de la Mala Rodríguez. "Recuerdo muchas noches con el rap. En el barrio, de jueves a domingo, bajábamos una conexión desde el apartamento de un parcero que vivía en un quinto piso con parlantes, computador, pistas y le dábamos al rap. Mal hecho, pero le dábamos y le dábamos", dijo.

Estado popular del alma (E.P.A.) fue también un proceso que duró varios años, incluso tuvo barras que ha guardado desde "chamaco". Fue un momento de entendimiento con su yo interior y el rap. Escribió las letras, diseñó las instrumentales, encontró los samples, se documentó niño. Solo que se ha que no pudo con los "A la mayor concentro que futbolistas y niño. Solo que se ha que no pudo con los "A la mayor concentro que futbolistas y niño. Solo que se ha que no pudo con los "A la mayor concentro".

con fotografías viejas y se reconectó con su niño interior.

Convocó, además, a un equipazo entre los que se destacan Ruzto, Realidad Mental, Delfina Dib, Junior Zamora, Karin B, Franky Fresko, Pedro Rovetto, Luku, Jay M Vee y Ali A.K.A. Mind, como su dupla "riquelmista". Cada uno enriqueció el disco desde su universo creativo para hacer una obra musical icónica.

Nicolai Fella no fue ni René Higuita, ni Óscar Córdoba, ni Héctor Búrguez. Tampoco John MarIo Ramírez, Juan Román Riquelme o el Pibe Valderrama, pero se convirtió en el "10" de su proyecto musical, que se parece mucho a lo que soñó de niño. Solo que se hace con las manos, lo que no pudo con los pies.

"A la mayor conclusión que llegue es que futbolistas y músicos perseguimos tres minutos de euforia. Con una canción o con una pelota que se mete al fondo de la red somos eternos"

HOY



# DÍA DEL TRABAJO DOMÉSTICO



En el Día del trabajo doméstico, reconocemos la valiosa labor de quienes se dedican a esta tarea esencial y la lucha continua por obtener condiciones dignas y el reconocimiento de sus derechos laborales.

Es fundamental reconocer, reducir y redistribuir los trabajos de cuidado para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

#TrabajoDigno #IgualdadLaboral #EquidadElgualdad

@Impactomujercol







Escanea el siguiente código QR



**UNA INICIATIVA DE:** 

EL ESPECTADOR

## EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Consejo Editorial
Presidente Gonzalo Córdoba Mallarino
Pilar Reyes, Héctor Abad Faciolince,
Ramiro Bejarano, Armando Montenegro y Jorge Cardona.

Editora en jefe: Angélica Lagos.
Productor general: Elber Gutiérrez Roa.
Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

# Opinión

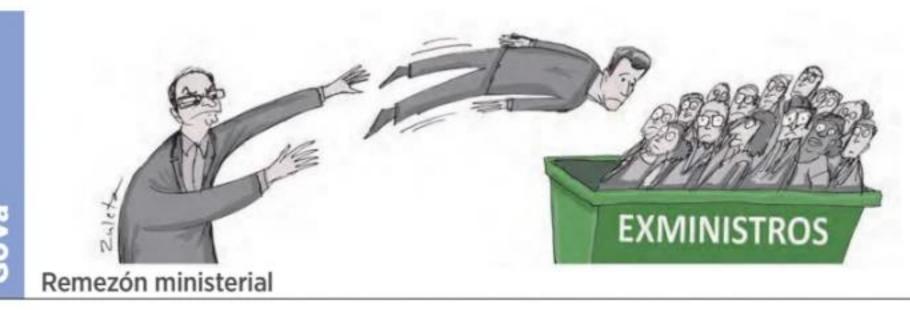

Directores: Fidel Cano Gutiérrez: 1887 - 1919. Luis Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com

EE

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ⊕. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI ⊕ Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados.

ISSN 0122-2856. Año CXXXVII. www.elespectador.com Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | 3208388568.

# ¿Qué nos dejan los primeros cambios de gabinete?

L PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Gustavo Petro, anunció los dos primeros cambios en su gabinete de ministros. Salen del Gobierno dos figuras que fueron importantes en este tiempo y dejaron su impronta, pero acusaban cansancio. Al cierre de esta edición, Luis Fernando Velasco abandona el Ministerio del Interior, aunque no se ha anunciado su reemplazo. Mientras tanto, Néstor Osuna, quien lideró debates difíciles y que no pudieron concretar una prometida reforma a la justicia, deja su puesto en el Ministerio de Justicia por Ángela María Buitrago, otra jurista con amplia carrera en la persecución criminal. En vísperas de reconocer cómo se reajusta la Casa de Nariño para los últimos dos años de mandato del presidente Petro, es buen momento de reconocer las buenas labores que adelantaron los que se van.

Velasco tuvo uno de los puestos más difíciles en el Gobierno. Llegó como una figura que buscaba enlazar a los políticos tradicionales con la administración Petro, que con el tiempo se fue posicionando de forma hostil con el Congreso. El excongresista liberal, en disidencia de César Gaviria en su partido, tenía amplia experiencia en el tejemaneje de la Rama Legislativa y buscó posicionarse como un conciliador. Fue difícil, pues los constantes aspavientos del presidente Petro echaron para atrás avances en, por ejemplo, la propuesta a la reforma a la salud. En varias ocasiones, Velasco tuvo que entrar en el debate público y en los diálogos uno a uno con los congresistas, a restarles impacto a los discursos del mandatario. En ese esfuerzo su balance es agridulce: mientras la reforma a la salud y la ley estatutaria de educación se estrellaron estruendosamente, Velasco puede decir con orgullo que fue esencial para la aprobación de la reforma pensional. Aunque su jugadita en el último debate puede condenarla en la Corte Constitucional.

Por su parte, Osuna, desde el principio del Gobierno, se posicionó como una voz venerable y conciliadora. No la tenía fácil: la administración Petro llegó a promover una necesaria reforma al sistema penitenciario. Hubo muchas

Los cambios en los ministerios del Interior y de Justicia eran necesarios, por desgaste, pero deben dejar las lecciones adecuadas".

ideas y discusiones, pero en la práctica el ministro se va del cargo sin aterrizar la mentada reforma a la justicia. Los asesinatos de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) demostraron, en particular este año, que la crisis de las cárceles se le salió de control al Gobierno. Hace falta una solución profunda. Adicionalmente, los rumores sobre una ley de punto final enrarecieron la labor del Ministerio de Justicia. La pregunta abierta es: ¿en qué gastará sus energías el Ministerio en lo que queda de gobierno? ¿Cuándo se destaparán esas cartas?

Da buena señal, dicho lo anterior, la llegada de Ángela María Buitrago al Ministerio de Justicia. Ternada para la Fiscalía por el presidente Petro, es reconocida por su labor como fiscal, investigadora y académica. Sigue la tradición de Osuna: un perfil respetado en los sectores de experticia que tiene ideas renovadoras. Su reto es demostrar que el Gobierno le puede hacer frente a la crisis del Inpec y, al mismo tiempo, impulsar reformas útiles para el país.

Mientras el presidente Petro piensa en qué más cambios hacer, debería tomar la mejor característica de Velasco y de Osuna: personas conciliadoras, abiertas al diálogo, concentradas en aprobar las mejores reformas posibles. Es una buena ruta para los dos años de gobierno restantes.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

# ¿Están chuzando? ¿Quiénes?

CRISTINA DE LA TORRE



NO SORPRENDE QUE A LA VOZ DE chuzadas se enciendan en Colombia todas las alarmas: el solo recuerdo de las andanzas del DAS en el régimen de Seguridad Democrática pone los pelos de punta. El órgano de inteligencia del Ejecutivo espió, persiguió, chuzó y perfiló a la Corte Suprema de Justicia, que procesaba a decenas de parapolíticos y, en su religión anticomunista, chuzó a opositores asimilados a enemigo interno, llegó a propiciar torturas y hasta asesinatos. Quienes obraron entonces desde los meandros de la Guerra Fría procederían ahora con idéntico estandarte contra el Gobierno del cambio. Dijo el presidente que antiguos chuzadores expulsados del gobierno vuelven por sus fueros para destruirlo: hoy enfrentamos, precisó, una campaña orquestada por grupos de oscuro origen para desprestigiar al gobierno, a las inteligencias y a algunas estructuras militares, y para enemistarlo con otras ramas del poder público. Se habría configurado así la más audaz intentona desestabilizadora contra este gobierno. Con todo, tendrá el presien estos dos años y exigir sanciones si resultan responsables.

En ejercicio de su "libertad de dudar", recuerda Cecilia Orozco que los organismos de inteligencia del Ejército y la Policía son los más potentes, se manejan solos y no responden necesariamente a sus superiores civiles. Sobre todo si estos discrepan de la formación castrense apoyada en la doctrina gringa de seguridad nacional. El fantasma del comunismo recorre todavía los cuarteles que en el gobierno Uribe frecuentó y regresó con bríos a los órganos de espionaje en la administración Duque. Se pregunta ella a quién obedecen los jefes de aquella inteligencia que sobreviven hoy: "¿a Petro, el 'comunista guerrillero', o a sus patrones Duque-Uribe y a sus generales Zapateiro y Vargas que parecen seguir actuando a través de sus exoficiales?".

si no fuera por el sufrimiento causado, el mentís de Uribe movería a risa: "dijeron que yo le estaba haciendo seguimiento a la Corte Suprema. Nunca (...) Yo he sido un combatiente de frente". Por el escándalo del DAS, su círculo más estrecho terminó en la cárcel: el director de la entidad, Jorge Noguera, entre otros cargos, por haber ordenado el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis; la directora María del Pilar Hurtado; el exdirector de Inteligencia, Fernando Tabares, quien declaró en juicio que el más alto nivel de la presidencia estaba al

tanto de cuanto sucedía con los seguimientos y las interceptaciones ilegales. Revela Verdad Abierta que varias veces se fraguaron complots con exparamilitares contra la Corte: en particular contra los magistrados auxiliares Iván Velásquez (hoy ministro de Defensa) y Luz Adriana Camargo (hoy Fiscal General).

Todo revivió ahora con la denuncia del magistrado Jorge Ibáñez de que sus comunicaciones estarían intervenidas, y con las sospechas del senador David Luna sobre abuso igual. Las Altas Cortes rechazaron estos hechos, por atentar contra la democracia y contra la seguridad de los jueces. El director de la ANI, Carlos Ramón González, informó que su entidad no hace seguimiento de personas (confiado este al Ejército y a la Policía) sino inteligencia estratégica contra grandes organizaciones delincuenciales: por eso no dispone siquiera de esa tecnología. La ANI, aclara, es una entidad civil y desarmada. No reconoce enemigo interno ni persigue a la oposición.

Mientras da su veredicto la Fiscalía, las circunstancias sugieren que, si hay chuzadas, estas vendrían principalmente de la derecha radical. Si con ellas selló hace 15 años un régimen de fuerza, hoy pretende llenar el vacío de una oposición incapaz de contrapropuestas plausibles a los problemas del país.

cristinadelatorre.com.co

## Cándida

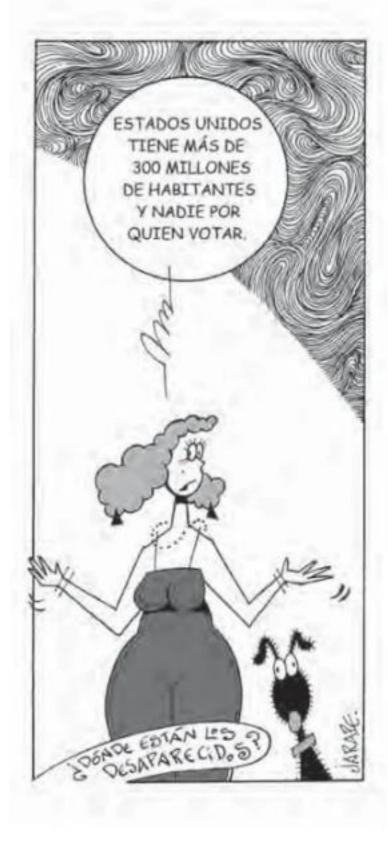

# Autogolpes de Estado

MACROLINGOTES ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ



EN BOLIVIA SE HABLA DE AUTOGOLPE de Estado, algo similar a lo que pasó aquí con el presidente José María Obando, a pesar de que la historia jamás lo ha aclarado.

En la noche del 1º. de enero de 1854, el general José María Melo, comandante general de Cundinamarca, entraba tarde de la noche a su cuartel y, al subir la escalera, se encontró al cabo Ramón Quiroz que bajaba completamente ebrio

y lo atacó con su lanza. Melo, en defensa propia, lo hirió con su espada tan gravemente que al día siguiente murió. Ante los rumores que comenzaron a circular, Melo hizo correr la voz de que el fallecimiento había sido por una pulmonía, pero la prensa lo sindicó de asesinato. Eso indujo a Melo a precipitar el "golpe de estado" que venía cocinándose días a atrás. Entre la noche del 16 de abril y el amanecer del 17, tropas bajo su mando gritaban: abajo a la Constitución, abajo los gólgotas, y lanzaban vivas al Ejército.

El general Melo envió una comisión encabezada por el doctor Francisco Ortegón para ofrecerle a Obando el mando supremo como dictador, propuesta que rechazó. La historia le critica al presidente no haber impuesto su autoridad, y se especuló que había sido un autogolpe.

La Constitución de 1853, que el mismo Obando había sancionado sin gustarle, dejó de existir allí. El Congreso que estaba funcionando quedó disuelto, y el presidente constitucional y sus secretarios fueron reducidos a prisión.

Elgobierno de Melo duró siete meses y medio. El 4 de abril de 1955 el Senado declaró culpable a Obando y lo destituyó del empleo. Melo viajó a Centroamérica y murió en México combatiendo en las luchas de Benito Juárez. Sus restos los quiere repatriar el presidente Gustavo Petro.

En Bolivia también hablan de autogolpe, porque el general Juan José Zúñiga asegura que lo hizo atendiendo instrucciones del presidente Luis Arce y de la fuerza naval.

La audacia del coronel (r) Plazas Vega

YESID REYES **ALVARADO** 



EL TÍTULO DE ESTA COLUMNA NO es una referencia a su anuncio de defender la democracia mediante el ingreso de tanques al Palacio de Justicia donde el M-19 había tomado cerca de 350 rehenes (y cometido con ello un delito de lesa humanidad), ni a la decisión de disparar sus cañones contra ese edificio desde la Plaza de Bolívar. Ese desmedido uso de la fuerza está más cerca de la brutalidad que de la audacia; audaz es la demanda que el coronel (r) Plazas Vega ha interpuesto contra el Estado pidiendo que lo indemnicen en cerca de 11.000 millones de pesos por el tiempo que permaneció en detención preventiva mientras estuvo investigado y acusado por unos delitos de desaparición forzada ocurridos en 1985 durante la operación de las Fuerzas Armadas para retomar las Cortes.

Tales reclamos son procedentes cuando se demuestra que la privación de la libertad fue ordenada por un funcionario judicial sin que estuvieran dados los presupuestos legales para ello; esos requisitos tienen que ver con la gravedad delcrimenqueseleatribuyealapersonay con la existencia de pruebas que indiquen la probabilidad de que ella sea responsable de él. Lo que tendría que acreditar el demandante en este caso es que cuando se lo detuvo preventivamente, esas condiciones no estaban satisfechas.

Para que su pretensión le sea reconocida no basta con alegar que fue declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia en sede de casación, porque las exigencias probatorias requeridas para condenar son diferentes de las necesarias para ordenar una medida de aseguramiento. Mientras esta última determinación se puede adoptar ante la evidencia de que el sindicado probablemente tomó parte en la comisión del delito, la sentencia condenatoria exige al juez la certeza de que el acusado es responsable de él; en caso de incertidumbre su obligación es absolver al procesado invocando el principio in dubio pro reo (en caso de duda, se favorece al acusado).

Desde el punto de vista formal, la sentencia que lo absolvió tuvo cinco votos a favor y tres en contra, lo que ya deja entrever que la sala no alcanzó un pleno convencimiento sobre su inocencia. En lo atinente al fondo de la decisión, lo que la mayoría de sus integrantes dijo fue que no estaban seguros acerca de la culpabilidad de Plazas Vega, y que esa circunstancia los obligaba a absolverlo; pero, como se advierte en el mismo fallo, eso no hace desaparecer "el estado de probabilidad" de responsabilidad sobre el que se fundamentó la acusación en su contra.

La misma Corte se encargó de dejar en claro que la absolución no fue debida a inexistencia de evidencias que lo señalaran como autor de las desapariciones forzadas por las que fue legítimamente acusado, sino porque varios de los magistrados no lograron despejar ciertas dudas sobre el contenido y la trascendencia de algunos testimonios y documentos que hacían parte del acervo probatorio. Esa probable responsabilidad a la que se alude expresamente en la sentencia es razón suficiente para entender que su detención preventiva no fue contraria a la ley, pues los requisitos para imponerla son inferiores a los que legalmente sirvieron de soporte a la acusación que en su momento se le formuló.

### Chócolo



# Infancias autistas





"CRECÍ COMO UN ESPINO SALVAJE. Los pies desnudos. El alma también. Al lomo de potros cabríos. Y el alma tan sola vestida del sol de la hacienda que me vio crecer". Aura Becerra de Mera, "Columna Libre," El País.

Así recordaba su infancia la bisabuela de mis nietos, mi mamá: libertad, juegos, caballos, aire puro, carcajadas, compartir, olor a campo, a leña.

Así recuerdo la mía: libre, paseos, columpios de vuelo, cabalgatas, cuclí-cuclí, juegos en patios y potreros, la lleva, el corazón de la piña se está envolviendo, paseos al río con olla, comiditas a la leña, chorreras de agua helada, carreras de encostalados, balones y pelotas, Oba sin moverme, sin reírme y sin hablar, tratar de cazar culebras en la montaña, rodear un alacrán con alcohol y prender un fósforo, rasgar la peña rojiza con una pala para escribir el nombre del "amado" y díbujar un corazón, tener siempre los zapatos embarrados, sudar, hacer amigos, reírse a carcajadas, llorar a veces, llegar a la cama rendidos de tanta actividad. Lo mejor del colegio era el recreo y jugar, jugar, jugar.

juegos y travesuras: subirse a los techos de las casas, tirarse a la casa del vecino por la tapia, montar a caballo, el brinca-brinca, la patineta, la bicicleta, piscinas y ríos, caballos, cometas, medias sucias, olores de todos los olores, caminatas, libertad y acción, comedias. La última generación con ruido y movimiento. Lo mismo algunos de mis nietos.

Todo se paró de golpe, sin previo aviso. Se cerró el telón. Llegó el internet, las tabletas, los móviles, los videojuegos, y paulatinamente el silencio se fue apoderando de todo, poco a poco, sin ruido, sin alarmas preventivas. Como una bacteria, un virus, una célula que se multiplica sin permiso, hasta hacer metástasis en el alma.

Como lo escribe en la revista Cambio Miguel Bettin, Ph.D. en psicología de adicciones y familias, en su artículo titulado No pienso, por mi celular existo. Me robo y adapto algunos de sus párrafos, sin permiso de Cambio ni de su autor. Ojalá no me regañen. "El bebé lloraba y golpeaba con furia una de las sillas de la horrible sala de espera de pasajeros nacionales del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. (...) Cambió el objetivo de los golpes dirigiéndolos ahora a los muslos de la madre, que estaba absorta en la pantalla de su tablet, en la silla contigua a la del niño de escasos dos años. La madre lo miró con pasmosa tranquilidad, introdujo su mano en una gigante cartera, sacó de ella una pequeña tableta de colores vivos y se la entregó al bebé, que dejó de llorar al instante. (....) Así la recordarán mis hijos también, llena de Recordé a mi madre y a mi esposa arrullando nal al virtual, no hay que jadear.

a mis hijos pequeños.(...) Con la internet el mundo cambió para siempre. Se veía venirse, pero como buenos monos hedonistas nos engolosinamos con el placer inmediato y adictivo de las pantallas, sin pensar o sin querer pensar en sus consecuencias negativas. (...) En Suecia ya se están sustituyendo su uso en escuelas y colegios; vuelve el ábaco, el libro de papel, la plastilina, las rondas infantiles, el debate, los abrazos, los juegos".

Me pregunto si no será ya muy tarde. Veo con estupor que desde pequeños, muy pequeños, ya están incrustados, con los ojos fijos, sin moverse, sin reirse, sin hablar, en sus pantallitas.

Infancias autistas, almuerzos familiares de autistas, paseos en carro silenciosos con pasajeros autistas, peatones hablando solos, gesticulando como orates, hombres sentados en salas de espera peleando a gritos con el aparatito en

Abrazos por pantallas, silencios, ausencia de diálogos, risas y juegos. Nadie alborota, todos robotizados, deditos que se mueven, ojitos fijos, la sopa se enfría, los libros se llenan de moho, los zapatos siempre limpios, va nadie suda, infancias y adolescencias asépticas, caras inexpresivas, jorobas prematuras, y los bebés terminarán chupando tableta porque la mamá olvidó meter el tetero en la cartera. Zombis futuros se acercan a pasos agigantados. No habrá tiempo para besos ni arrumacos, ni carreras en el campo. Del polvo terre-

## Conversemos sobre el amor

# ALDO CÍVICO

CAMINANDO POR LAS CALLES DE Estocolmo, iluminadas por un raro sol de verano, me acompañan los ritmos y versos de Talk, la canción lanzada la semana pasada por el artista sueco-venezolano Omar Rudberg. Las líricas no solo evocan el impacto de esa persona amada que ocupa nuestra mente ("Vuelas como una pluma en mi mente"), sino que también exploran las dimensiones más sutiles y sofisticadas de la relación amorosa: el silencio y el lenguaje no verbal de los cuerpos. Esa dimensión velada, esencial para el amor, que lo nutre y lo hace surgir, uniendo dos cuerpos y almas en una única realidad. ¿No es esta, acaso, la misma dimensión que celebra el Principito al encontrarse con el zorro, cuando aborda la idea de que lo

esencial es invisible a los ojos?

Así, mientras contemplo con asombro un cielo que en el verano estocolmense se niega a oscurecer, mientras la amalgama de pop, electrónica y trap de Talk resuena en mis oídos, reflexiono sobre mis propias vivencias y sobre lo que mentes lúcidas y sensibles han escrito acerca de las dimensiones sutiles del amor. Porque si el amor ha de trascender lo efimero, convertirse en un vínculo perdurable entre dos seres, la comunicación no verbal, la expresión del cuerpo y la conexión emocional son esenciales. No se puede comprender, aceptar y amar incondicionalmente a alguien sin esa comunicación intangible. Erich Fromm, en su hermoso clásico El arte de amar, sugiere cómo el amor genuino florece cuando ambos individuos son también capaces de estar en silencio juntos y comunicarse a través de la presencia y los gestos. Es esta vivencia la que transforma el amor en un continuo, donde ambos se descubren en la esencia de su ser, como bien plantea Fromm.

¿No es cierto que el silencio es una de las formas más puras y elevadas de expresar el amor? ¿No son esos instantes de silencio compartido, más elocuentes que cualquier palabra, los momentos más sublimes del amor? Los gestos sutiles, las miradas furtivas, las notas cargadas de sentimientos no expresados en voz alta, ¿no son esas formas delicadas las que alimentan el amor a lo largo del tiempo? Como Florentino Ariza en El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, que visita el mercado solo para atisbar a Fermina desde lejos, manteniendo así viva la llama de su conexión emocional.

Retorno a las letras de *Talk*. "Deberías saber que no me importa si nos sentamos aquí en silencio / Pero tu cuerpo me habla", canta Omar Rudberg. Y así es; el amor verdadero se revela en la profundidad del silencio compartido, en los cuerpos que dialogan sin palabras, en la elocuencia de lo no dicho. Es en esos momentos cuando afloran los sentimientos más profundos y genuinos. Es cuando verdaderamente nos sentimos uno.

## EL ESPECTADOR

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### DE LABIOS PARA AFUERA



las personas solitarias fueran elegibles para... el covid... perdón... ¿qué tal si finalmente vencemos el Medicare?".

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. En un debate contra Donald Trump, Biden perdió la coherencia y dio una presentación tan nefasta que medios como "The New York Times" y "The New Yorker" le pidieron abandonar su candidatura.

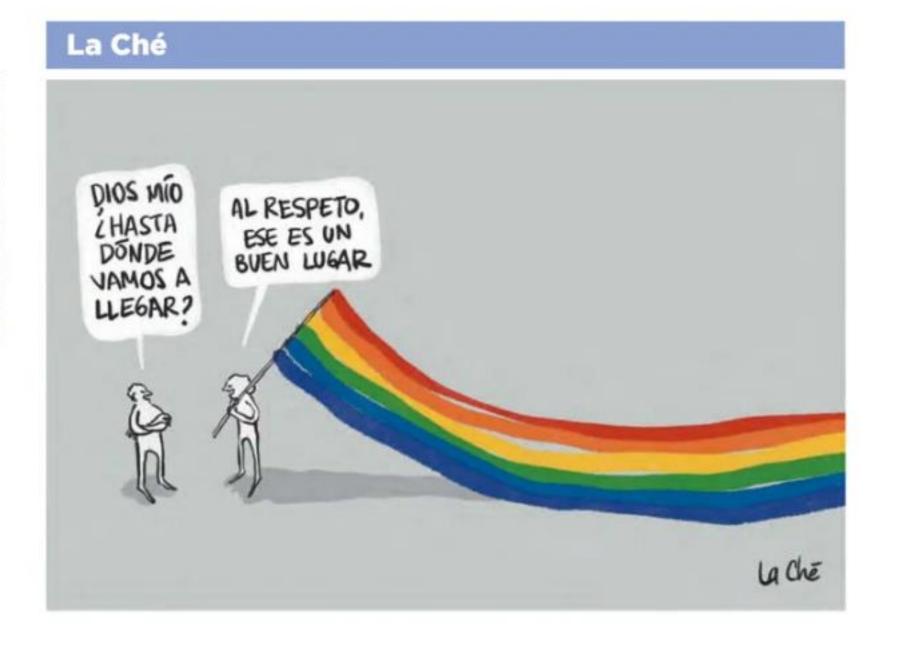

# 19 de junio, Día de la Liberación





EL PÓDCAST DEMOCRACY NOW, THE war and peace report (Democracia ahora, el reporte sobre la guerra y la paz) dedicó su episodio del 19 de junio al Juneteenth, Día de la Liberación, al cual en 2021 el presidente Joe Biden convirtió en fiesta nacional, comparable al Día de Martin Luther King. La presentadora Amy Goodman entrevistó al historiador Clint Smith, para quien la conmemoración marca el final de la Guerra Civil, cuando en ese junio 19 de 1865 el general Gordon Granger y los soldados de la Unión ganaron la batalla de Galveston que sepultó al régimen confederado, cuyo último bastión era Texas. Sin embargo, dos años y dos meses antes ya el presidente Abraham Lincoln había proclamado la Emancipación, de modo que esclavistas de Kentucky y Delaware trasladaron a sus esclavizados a Texas que, al haber persistido en la Confederación, desconocía la proclama de Lincoln. Biden homenajeó la terca campaña que desarrolló la maestra Opal Lee en pro del Juneteenth. Comenzó a promoverla en 1939 como reacción al incendio de su casa familiar en Fort Worth, a manos de una turba enardecida porque los padres de ella habían osado mudarse a un barrio de mayoría blanca. La otra entrevistada de Goodman fue la can-

tante e intérprete de banjo Rhiannon Giddens, ganadora en 2023 del premio Pulitzer por la ópera *Omar* en honor a Omar ibn Said. Este erudito musulmán había nacido en Futa Toro (Senegal) en 1770. Capturado por gente Fulani, escapó de la esclavización en Carolina del Sur, para ser apresado y escribir con ceniza en las paredes de su celda un sinnúmero de versos del Corán. Salido de la cárcel, lo volvieron a comprar y a lo largo de los 50 años de su nuevo cautiverio escribió su autobiografía en árabe. La banyista Giddens también se refirió al joven negro Kalief Browder, quien se suicidó el 6 de junio de 2015, luego de haber sido mantenido en las peores condiciones en la prisión de Rikers (Nueva York), acusado sin pruebas del robo de un morral. La historia inspiró el video Another Wasted Life (Otra vida desperdiciada) sobre los 500 años que suman las condenas indocumentadas que ella identificó al entrevistar a 21 hombres negros y un blanco, quienes tuvieron que ser liberados ante la imposibilidad de probar su culpabilidad. Giddens hacía una afirmación que ya le habíamos oído a Angela Davis en su visita a Colombia: la prisión nireeduca, niresocializa. Le llenalos bolsillos a la billonaria industria carcelaria mundial.

Para nosotros, ¿importa el pódcast de Democracy Now? Sí, en especial si se considera el infortunado debate presidencial del 27 de junio de 2024. Con una probabi-

lidad mayor de que Donald Trump vuelva a la Presidencia de Estados Unidos, las ultraderechas del mundo se envalentonarán. El que allá él derogue el Juneteenth arrastrará la tendencia global a vetar las pedagogías acerca de los horrores de la esclavización y de las nefastas consecuencias del persistente racismo. La extrema derecha sustituirá el relato sobre esclavistas inmisericordes por el de amos bondadosos que les dieron amparo a gentes dizque impedidas para el raciocinio abstracto. Para Bukele y quienes aspiran a emularlo será bendita la ampliación de la justicia punitiva y de sus muros. En un contexto de expansión fascista, los Vargas Lleras y los Cabales manipularán el proceso constituyente para borrar logros de la Constitución de 1991, como el de la legitimación tanto de los territorios ancestrales de los pueblos étnicos como el del pleno ejercicio de su ciudadanía. Impensable el racismo revitalizado que sepultará el destino por el cual esos pueblos luchan desde hace 30 años, luego de siglos de resistencia en pro de la libertad y la autonomía.

PS: Explícito mi rechazo al tratamiento gubernamental que ha recibido la periodista María Jimena Duzán. Manifiesto respeto por su ética y profesionalismo.

\* Miembro fundador del Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional. Director de la "Nueva Revista Colombiana de Folclor".

# Cartas de los lectores

## Sobre los Embera y la explotación que preferimos ignorar

Es una noche fría y lluviosa. Acabo de venir de la Carrera 7, donde me crucé con un grupo de niñas y un niño Embera bailando patéticamente con la esperanza de que algún pasajero les tire una moneda. No vi a ningún adulto cerca.

Los vemos todos los días, bajo el sol y la lluvia, generalmente mujeres y niños (sobre todo niñas) mendigando, mientras los hombres se quedan en su campamento ilegal en el Parque Nacional jugando fútbol y bebiendo; probablemente con las monedas recogidas por las mujeres y los niños.

Es una explotación terrible llevada a cabo a plena vista de todo el mundo, pero nadie hace nada. Me imagino que si fueran niños no indígenas, enviados allá por una escuela o una familia, el distrito los recogería de inmediato. Pero como son indígenas, entonces dicen: "¡Qué interesantes son sus tradiciones!"

La explotación es explotación independientemente de la cultura y, en todo caso, esas no eran sus tradiciones. Los Embera vivían tradicionalmente de la caza, la pesca y la siembra, no de pedir monedas a los blancos

Los Embera acampados en los parques de Bogotá son víctimas, sin duda, de la deforestación, la violencia, la minería ilegal y mil cosas más traídas a sus territorios por los blancos. Sin embargo, eso no excluye que ellos también realicen estas prácticas dentro de su propia comunidad. Los Embera llevan ocho meses acampando en el Parque Nacional. Esta es una situación en la que está en riesgo la salud, el bienestar y la vida de los Embera, lo que a su vez afecta también al parque. Falta una solución integral para la situación de los indígenas.

Mientras tanto, en una ciudad y país supuestamente dedicados a proteger a los niños y las mujeres, seguirá siendo una terrible vergüenza esta situación de explotación y abandono que se ha convertido en el paisaje de todos los días.

Mike Ceaser, Bogotá



# **EL PARTIDAZO QUE TODOS ESPERAMOS**





**CANAL AUTORIZADO** 



20 DE JUNIO AL 14 DE JULIO

COLOMBIA vs. BRASIL HOY 7:25 P.M.



W.E





#### **Breves**

### Galán, eliminado

El tenista colombiano Daniel Elahi Galán, número 103 del mundo, se despidió temprano de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, tras caer en tres sets (7-6, 6-3 y 6-4) ante el neerlandés Tallon Griekspoor, en la primera ronda.

## Fichaje verdolaga

El extremo chocoano Dairon Asprilla regresó al fútbol colombiano, tras varias temporadas en Portland Timbers (EE. UU.), para ser nuevo jugador de Atlético Nacional. Se suma a las llegadas de David Ospina, Edwin Cardona, William Tesillo, entre otros.



### Eurocopa 2024

Francia y Portugal se metieron en los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania 2024 y serán rivales en la próxima ronda. Los **franceses** vencieron 1-0 a Bélgica, mientras que en una dramática definición desde el punto penalti los lusos eliminaron a Eslovenia tras empatar sin goles.

### Cuadrado es agente libre

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado hizo oficial su salida del Inter de Milán luego de una temporada en el equipo. Pese a consagrarse campeón de la Serie A, el volante apenas disputó 12 partidos con los "Nerazzurri" por culpa de una lesión en el tendón de Aquiles.

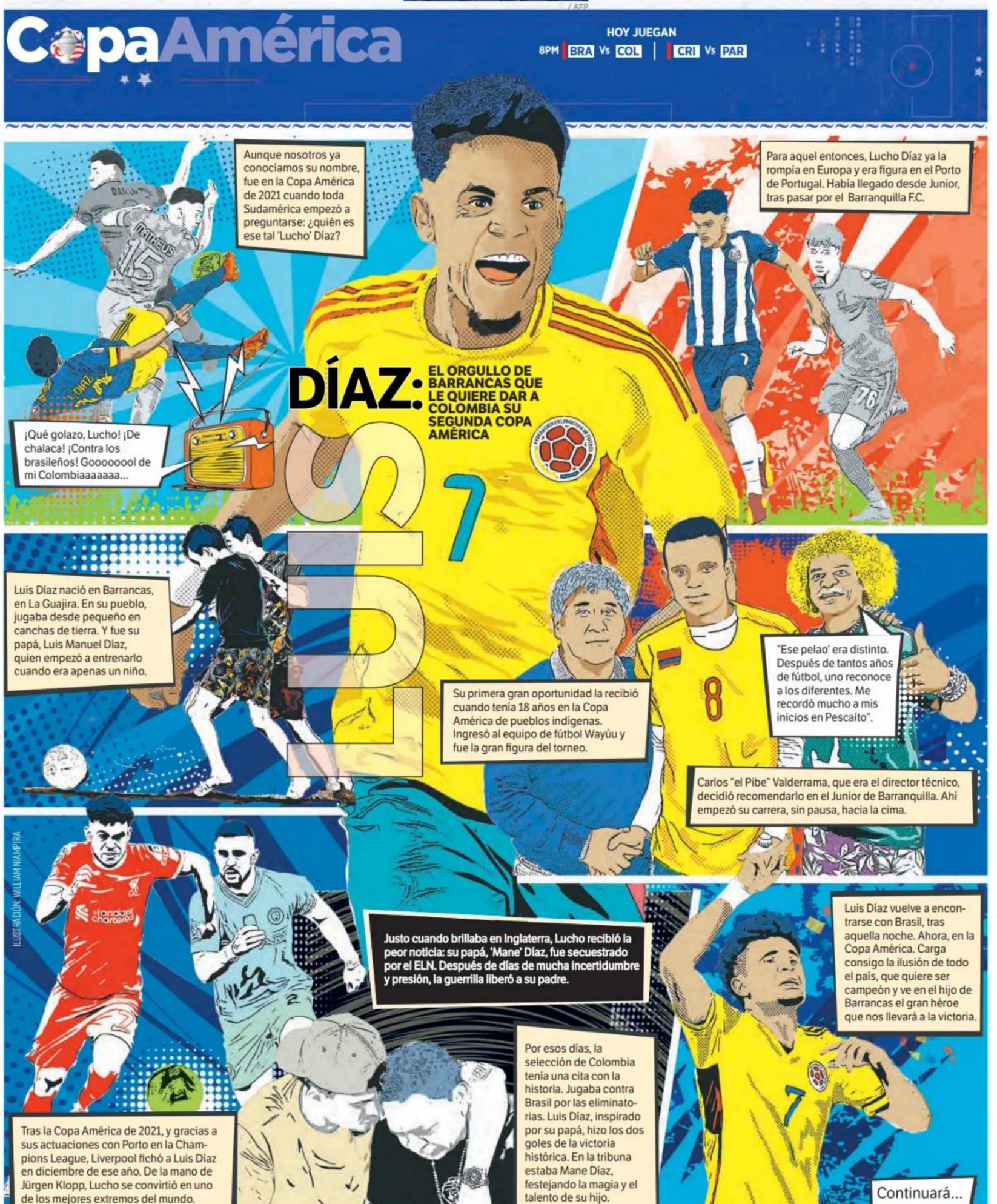

# Siempre James

LA TRIBUNA DE MAROCCO ANDRÉS MAROCCO



# Gaviria acarició el triunfo en la tercera etapa del Tour de Francia

La tercera etapa del Tour de Francia 2024 se definió ayer con un esprint. Fue un mano a mano entre el eritreo Biniam Girmay y el colombiano Fernando Gaviria (Movistar). La victoria fue para el primero y Gaviria se tuvo que conformar con el segundo lugar. El antioqueño regresó a la Grande Boucle tras seis años de ausencia.

En 2018 debutó en este certamen y, aunque no pudo terminarlo, se llevó dos victorias.

Gimray, el ganador de la jornada, se convritió en el tercer africano en lograr una victoria de etapa en el Tour después de los sudafricanos Darvl Impey v Rob Hunter. Su victoria también representó la primera de su equipo, el Intermarché. El belga

Arnaud De Lie completó el podio en una accidentada etapa.

El ecuatoriano Richard Carapaz (Education First) se hizo con el maillot amarillo de líder de la clasificación general, que era de Tadej Pogacar, ahora segundo. El podio lo completa Remco Evenepoel. Todos registran el mismo tiempo.

CapaAmérica



La selección de Colombia ya está clasificada para los cuartos de final de la Copa América y se prepara para enfretar a Brasil./ AFP

Cierre del Grupo D del torneo continental

# Brasil, la próxima prueba de Colombia en la Copa América

Tras los triunfos ante Paraguay y Costa Rica, los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan cerrar con broche de oro su paso por esta fase del torneo ante la "verdeamarela". La tricolor jugará en el Levi's Stadium (Santa Clara) a partir de las 8:00 p.m.

### REDACCIÓN DEPORTES

El camino y la ilusión de ver a la selección de Colombia como campeona de la Copa América continúa este martes. En el cierre del Grupo D del torneo de selecciones más antiguo del mundo, la tricolor se enfrentará a Brasil, una de las potencias históricas del fútbol suramericano y global.

Lorenzo no solo vienen con un paso perfecto por la fase de grupos, con una victoria ante Paraguay (2-1) en su debut y otra supremo". sobre Costa Rica (3-0), sino también con un invicto de 25 partidos. Sin menospreciar a los rivales anteriores, el partido de esta noche será la prueba más difícil de Colombia en lo que va del certamen continental.

Con su llegada a la dirección técnica del equipo nacional, Lorenzo

de James Rodríguez con la juventud de jugadores como Richard Ríos para lograr un equilibrio que, hasta ahora, le ha funcionado.

"Ahora corre menos y piensa más. Y esto lo ayuda también, porque tiene un equipo que lo rodea y le da alternativas a su juego, y eso es lo que lo hace brillar", comentó el estratega argentino cuando le preguntaron por el papel del '10' Los dirigidos por Néstor en la selección. "Sé el amor que tiene por estos colores y por eso confié en él, porque sé que su compromiso con la selección es

> En dado caso de ganar este juego, la tricolor tiene la posibilidad de lograr la victoria en partidos consecutivos contra Brasil por primera vez en la historia. Colombia venció a la Canarinha 2-1 en un partido de las clasificatorias de Conmebol para el Mundial de Estados Unidos, México

año pasado, en el estadio Metropolitano de Barranquilla con un doblete de Luis Díaz.

### Brasil y la reivindicación

La "verdeamarela" puede reservar un lugar en los cuartos de final de la Copa América por tercera ocasión consecutiva. La pasada victoria por 4-1 sobre Paraguay en la segunda jornada de la fase de grupos llevó a la selecao al segundo lugar del Grupo D, pero aspira a quedar en la cabeza para estar a la altura de la jerarquía que representa el fútbol brasileño en el continente.

A diferencia de la primera jornada -empate sin goles ante Costa Rica -, el equipo de Dorival Junior finalmente encontró un avance v su esfuerzo se vio reflejado en la goleada 4-1 a Paraguay del pasado viernes. Su triunfo en la segunda jornada puso fin halogrado combinar la experiencia y Canadá 2026 en noviembre del a una racha de cuatro partidos trofeo.

sin ganar contra oponentes de la Conmebol, ya que llevaba tres perdidos hasta antes de ese juego.

Como resultado, solo necesita evitar la derrota en la tercera jornada para avanzar más allá de la fase de grupos por decimocuarta vez en sus 15 apariciones anteriores en la Copa América. La última vez que perdieron un partido de grupo en este torneo fue en Estados Unidos, en 2016, cuando fueron derrotados por Perú 1-0 en su última jornada y eliminados en la primera ronda.

Si bien sus resultados han sido mixtos desde que Dorival está al frente, este equipo ha estado más ordenado defensivamente en este torneo. Se espera que con los nombres de peso que engalanan a su nómina, como el de Vinicius, Rodrygo y el joven Endrick, Brasil logre demostrar por qué es una de las favoritas a levantar el

No sé cuántas columnas hemos escrito sobre él, ni cuántas más vamos a escribir. Las que sean necesarias para resaltar a uno de los mejores jugadores que tendrá Colombia en su historia. Sí, se ha equivocado en algunas decisiones, como nos equivocamos todos permanentemente, y seguro hemos tenido que pagar las consecuencias. Sus polémicas con los equipos y sus técnicos de turno habrían podido ser evitadas, o llevadas a otros escenarios más amables, o esas apariciones en Twitch mesuradas o enfocadas de manera diferente.

Lo cierto es que su influencia en la selección no se puede discutir desde ningún punto de vista. Con latricolor no hay reproche que valga desde que se midió esa camiseta en las juveniles. Fue protagonista en el Mundial 2010 y después brilló en 2014, siendo el goleador del evento y Puskas por el tanto espectacular contra Uruguay en el mítico Maracaná.

Ahora, cuando muchos lo daban incluso por retirado, es una de las figuras de la Copa América.

Su caso es particular y no es fácil de entender. Su condición médica es especial. Es un tema de constitución, lo han explicado varios médicos respetuosamente. James tiene inconvenientes en sus soleos. No es en una pierna, son las dos. Imagínese usted con ese dilema en el diario vivir. Que cuando camine por el andén al supermercado vaya pensando simultáneamente cómo pisa con cada pie para no lesionarse. Ahora trasládelo a la velocidad de una cancha de fútbol o a un entrenamiento intenso. Algunos dirán que se pudo haber agravado el tema con el exceso de trabajo en el gimnasio o los masajes indiscriminados. De esto no habrá nunca un consenso, lo cierto es que el paquete del 10 de la selección es así, y pocos técnicos lo han entendido. Lorenzo el que más.

Para un seleccionado nacional que no juega tantos partidos al año es más fácil mantenerlo en forma. La preparación parallegar a la competición en Bogotá y Barranquilla con la Federación fue muy buena, lo conocen demasiado y lo dejaron a punto a pesar del tiempo que llevaba sin actuar. El lío es para los clubes que necesitan que sus jugadores estén regularmente aptos para la competencia siempre. Si Rodríguez no está en un "team" donde el entrenador entienda orgánicamente lo que hay que hacer para tenerlo a disposición y que su día a día es diferente, seguirá rebotando entre escudos. Antes del inicio del torneo continental ya se había planteado una charla con Zubeldía y el entorno James, de parte de los directivos del São Paulo. Ellos quieren que el colombiano siga, y si eso era antes, pues ahora que está brillando con sus asistencias y nivel será prioridad mejorar sus condiciones y disponibilidad.

Está claro que no se puede tenerlo para todos los partidos y menos con la cantidad que se disputan en Brasil, pero con paciencia y un plan de sostenimiento físico definido y a conciencia van a poder contar mucho más con su talento.

Mi consejo es que lo sigamos disfrutando, porque cracks como él quedan pocos en el mundo, y es nuestro.



### Sudoku

|   |   |   | 7 |   | 6 | 8 |   | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 |   |   |   |   | - |   |   |
|   |   | 6 |   |   |   |   | 5 | 2 |
|   |   | - |   |   |   | 2 |   | 8 |
|   | 2 |   |   | 4 |   |   | 6 |   |
| 9 |   |   |   |   | 3 |   | 7 | 4 |
|   |   |   | 5 | 1 |   | 1 |   |   |
|   |   |   | 1 |   | 2 | 7 |   | 6 |
| 1 |   |   | 6 |   |   |   | 8 |   |

| 5 |   |   |   |   | 6 |   | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 |   | 1 |   | 7 |   |   |   |
|   |   |   |   | 9 | 5 | 6 |   |   |
| 6 | 7 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   |   | 9 | 1 |
|   |   |   |   | 1 |   |   | 5 |   |
|   | 5 | 2 |   |   |   |   |   | 8 |
|   | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 |
|   | 1 |   |   | 3 |   | 5 |   |   |

## Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@vahoo.com

| 6                               |                                   | # 15 A                          |                                          | Muy flojas                         | Rumian-<br>tes<br>lanetas | Retroce-<br>dedle | Clase de<br>bombillo | Arete<br>grande |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                                 |                                   |                                 | (Oso que<br>fiace)<br>fiaca (2)          |                                    |                           |                   |                      |                 |
| 40                              | - Mar                             | Way.                            | Aprestar<br>Prefijo<br>para<br>adscribir |                                    |                           |                   |                      |                 |
|                                 | Ave de<br>bello<br>plumaje<br>(1) | Lo<br>agarraba<br>Muy<br>lujoso |                                          |                                    |                           |                   |                      |                 |
| Quitando<br>ramaje<br>que sobra |                                   |                                 |                                          |                                    |                           |                   |                      | Unos            |
| Asso-<br>ciated<br>Press        |                                   |                                 | Váyase<br>Invertido,<br>fragmente        |                                    |                           |                   |                      |                 |
| Visto por<br>Macron             |                                   |                                 |                                          | Ve en<br>inglés<br>para 3º<br>Mico |                           |                   |                      |                 |
| Gritos de<br>cosos              |                                   |                                 |                                          |                                    | Barcos<br>poéticos        | Neón              |                      |                 |
| Espacios<br>cerrados            |                                   |                                 |                                          |                                    |                           |                   |                      |                 |
| Invertido,<br>torne<br>rubio    |                                   |                                 |                                          |                                    |                           |                   | 20                   | 1               |
| Chismo-<br>seadero<br>de templo |                                   |                                 |                                          |                                    |                           |                   | 44                   |                 |
| Ninfe-<br>áceas<br>acuáticas    |                                   |                                 |                                          |                                    |                           | 1                 |                      |                 |

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Helar, Imito, Haigas, Cresta, Aéreo, Mi, Che, Tais, Hada, Aya, Driginal, Rial, Ra, Ag. Ostao, Verticales: Cachorro, Reharlas, Haredia, Riase, Aglaé, Amitos, Go, Liga, Ian, Eta, Maya, Hospital.

# **EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA**

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) No pierdas ese carisma que te caracteriza, vas a tener que usarlo a tu favor para confiar y creer en que todo lo puedes. Color del día: rojo.

Leo (24 jul. - 23 ago.) Deja de darles poder a tus problemas. Recuerda que los días sin afanes no existen. Tómalos como oportunidad, no como carga. Color del día: verde.

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Estás peleando contra todo el que se te pase por enfrente solo porque no te sientes satisfecho contigo mismo. Color del día: rosado.

Libra (24 sep. - 23 oct.) Recuerda que debes establecer prioridades en tu vida. Hay momentos en los que se te olvida que hay que avanzar. Color del día: gris.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Sigue viviendo un día a la vez. Está bien que te proyectes, pero es necesario que también aterrices ante lo que quieres vivir. Color del día: café.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) No te gusta el control, y te encanta tu independencia. No permitas que tus carencias afectivas hablen por ti, permite que todo fluya. Color del día: blanco.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Comunica lo que te gusta y no te gusta. El silencio no es el mejor amigo en estos momentos. Se avecinan fuertes crisis. Color del día: fucsia.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Permite que los demás también se expresen, no puede ser que estés en un torbellino de dudas porque creas tener siempre la

Piscis (20 feb. - 20 mar.) La envidia te está rodeando. No le prestes mucha atención, esto puede hacer que entres en conflictos laborales innecesarios. Deja ir. Color del día: naranja.

Aries (21 mar. - 20 abr.) Te diste cuenta que el error fue tuyo. Es hora de bajar la cabeza y entender que el orgullo no lleva a ninguna parte. Vive sin rencores. Color del día: morado.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Recuerda que todo tiene que ver con la forma como proyectes tu luz. No te desanimes, toma el control de los hechos. Color del día: negro.

Géminis (22 may. - 21 jun.) Todo lo que sueñas lo haces realidad, no dejes que un obstáculo en tu camino acabe con tu buena energía y fe. iÁnimo! razón. Color del día: beige. Color del día: azul.

# EL ESPECTADOR



LOS INVITA A SEGUIR



Esta COP16 nos permitirá entender por qué la biodiversidad es vital para nuestras vidas. Por eso, desde mayo y hasta noviembre, El Espectador y Bibo mantienen activa su campaña RUTA A LA COP16, para brindar al mayor número de colombianos la mejor información sobre uno de los eventos más importantes que se celebrarán este año en el país. Será del 21 de octubre al 1 de noviembre, en Cali, Valle del Cauca.

por un periodismo riguroso

Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas. Tanto en nuestra versión impresa como en nuestra versión digital y en nuestras redes sociales pueden encontrar información de calidad.

@elespectador @BiboCol









Escanea el código QR

Apoyan:





















Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y jduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

# Clasificados

Ordene su aviso

EL ESPECTADOR

313 889 4044 2627700 321 492 2547

Tarifas: \*

» Palabra \$ 1.681

Edictos \$ 81.345

Empleos

7 > Tecnología

**Bienes Raices** Maguinaria

Vehículos

9 > Otros

Negocios Servicios

11 > Judiciales

» Turismo

10 » Módulos

12 » Exeguiales

A estas tarifas se les debe incluir el IVA

Formas de Pago:

» PSE

» Tarjeta de Crédito

» Transferencias Bancarias

Centimetro x col. \$ 66.555

## Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS NACIONALES DE MEDELLIN, Dependencia: DESPACHO DIRECTOR SECCIONAL. - El jefe del Grupo Interno de Trabajo de Documentación de la Dirección Seccional en cumplimiento de lo dispuesto en el (los) Artículo(s) 568 del Decreto 624 del año 1989 notifica mediante el presente aviso los siguientes Actos Administrativos: RESOLUCION SANCION, La Directora Seccional de Impuestos Nacionales de Medellin, en uso de las facultades conferidas en los articulos 671, 684 del Estatuto Tributario, numerales 13 y 15 del Articulo 39 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008 y demás normas concordantes, mediante Resolución No. 000014 de fecha 26 de marzo del 2024, Resolvió: SANCIONAR CON DECLARACION DE PROVEEDOR FICTICIO, al contribuyente AGENCIA DE PUBLICIDAD ARROYAVE M S.A.S con nit 901.131.703-1, literal a) del articulo 671 E.T consistente en que se facturaron ventas o se prestaron servicios simulados o inexistentes, de conformidad con lo dispuesto en la parte considerativa del presente acto administrativo. Esta calificación se levantará pasados cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, a petición del interesado. H2 LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN NO. 2024004 050000145, FECHA: 26 DE JUNIO DE 2024 INVESTIGADO:

SUAREZ ORTIZ SORAYA - SUCESIÓN ILÍQUIDA NIT: 28496385-0 NORMA: Articulo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo NOTIFICACIÓN A la hija de la contribuyente VASQUEZ SUAREZ KAROL VIVIANA con Cédula de Ciudadania Nº, 1.193.076.226, a través de un medio masivo de circulación nacional de conformidad con lo establecido en el articulo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y delo Contencioso Administrativo, A través de un medio masivo de circulación nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo a los HEREDEROS INDETERMINADOS de la contribuyente SUAREZ ORTIZ SORAYA con NIT: 28.496.385-O. RESPUESTA Contra la presente Liquidación Oficial de Aforo procede el recurso de Reconsideración, de conformidad con lo establecido en el artículo 720 del Estatuto Tributario, el cual deberá interponerse ante la División Juridica de esta Dirección Seccional y/o ante la Subdirección de Recursos Jurídicos, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente acto. El recurso deberá cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 722 del Estatuto Tributario y presentarse en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de esta Dirección Seccional

ubicada en la Calle 36 # 14-03 primer piso de Bucaramanga Santander. Así mismo, el recurso de reconsideración podrá presentarse de manera electrónica acreditando el cumplimiento de los requisitos y disposiciones establecidas en la Resolución DIAN 00056 del 12 de julio de 2021, por la cual se implementa la presentación electrónica de los recursos de reconsideración que deban presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 559 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes. De otra parte, se pone de presente que el artículo 566-1 del Estatuto Tributario modificado por la Ley 2010 de 2019, sobre NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA, en su inciso tercero señala: La notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales, en la fecha del envio del acto administrativo en el correo electrónico autorizado: no obstante, los términos legales para el contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante o su apoderado para responder o impugnar en sede administrativa, comenzarán a correr transcurridos cinco (5) días a partir de la entrega del correo electrónico Radicada su respuesta, enviar copia de esta en formato PDF al siguiente correo electrónico: corresp\_entrada\_ bmanga@dian.gov.coH1

REPUBLICA DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO NOTARIA ÚNICA VILLAGARZON, EDICTO: LA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE VILLAGARZON, PUTUMAYO, EMPLAZA: A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de este EDICTO en el periódico, en el proceso Notarial de liquidación de sucesión intestada de la causante "DOLORES MARGARITA BURBANO TAPIA" identificada con la cédula de ciudadanía No. 27.362.868 de Villagarzón, quien falleció en el Municipio de Villagarzón -Putumavo el 04 de iunio de 2024, cuvo asiento principal de sus negocios fue el Municipio de Villagarzon, Departamento del Putumayo, cuyo trámite respectivo se aceptó en esta Notaria mediante Acta No. 043 del 28 de junio de 2024.- Se ordena la publicación de este edicto en un periódico de amplia circulación nacional y en cualquiera de las emisoras locales de esta ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1988, ordenándose además, su fijación en un lugar visible de la Notaria por el termino de diez (10) días. El presente edicto se fija hoy 24 de junio de 2024, a las 3:54 p.m. Dr. JAIRO ERMINSUL MONCAYO QUINTANA, Notario Unico del Círculo de Villagarzón. Se desfija el presente edicto \_\_\_\_\_ siendo las: Dr. JAIRO ERMINSUL MONCAYO QUINTANA. Notario Único del Circulo de Villagarzón. (Hay

firma y sello). H3



# Clasificados

262 7700 Ordene su aviso ya

sarias@elespectador.com - jduran@elespectador.com Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

EL ESPECTADOR

Empleos / Bienes Raices / Vehículos / Negocios / Servicios Turismo / Tecnología / Maquinaria / Otros

# Unchatcon... Let Market State State

## Flora Martínez, actriz

# Flora Martínez como actriz, cantante, directora de cine y mujer

La artista colombo-canadiense, con una trayectoria extensa en la televisión nacional, habló de sus influencias artísticas y de su nuevo papel como directora de cine.



JORGE DANILO BRAVO REINA

bravo@elespectador.com

Empezó muy joven en el mundo de la actuación, ¿qué reflexiones le han dejado tantos años de experiencia?

Comencé a estudiar teatro a los 15 años y desde entonces he mantenido la convicción de que las artes actúan como un espejo para la sociedad. Este espacio permiten la reflexión y el crecimiento tanto para el creador como para el espectador. Creo en el poder transformador de la actuación y de cualquier forma de expresión artística. El proceso de crear un personaje o una obra tiene el potencial de sensibilizar e inspirar al público, despertando emociones y reflexiones.

#### Sobre la construcción de los personajes, ¿cómo es su proceso para conectar con las historias?

Para mí, este es un proceso muy orgánico y profundo. Cada persona es el resultado de sus experiencias de vida. Al construir un personaje es crucial explorar su pasado, entender su infancia, de dónde viene y cómo esas experiencias moldearon su personalidad y decisiones. Como actriz, veo mi papel como el de un abogado que presenta al público la complejidad del personaje no para justificar sus acciones, sino para que se entienda qué los motiva y cómo llegaron a ser quienes son en la historia.

#### En todos estos años de trabajo como actriz, ¿cuáles han sido los papeles que más recuerda?

He tenido el privilegio de interpretar una variedad de roles que han dejado una huella significativa en mucha gente. Es difícil elegir uno en particular, ya que cada uno ha sido memorable a su manera. Interpretar a Frida Kahlo fue un proceso que me enseñó mucho como artista. También el personaje de Rosario Tijeras me permitió acercarme a problemáticas sociales importantes en nuestro país en ese momento. Por otro lado, interpretar a Tatiana en Vecinos fue maravilloso, por el impacto positivo que generaba en el público y por la alegría que podía transmitir. Cada experiencia tiene su propio valor y contribución, y todos han sido especiales para mí en diferentes maneras.

Otro de sus caminos como artista ha sido la



La actriz lleva más de 20 años dedicada a la actuación y la música. / Andrés Reina

### música. ¿Cuál es su relación con este arte?

Hace muchos años, cuando me mudé a Nueva York para estudiar actuación, también comencé a explorar la música más seriamente. Igual desde que conocí a mi esposo, maestro en jazz y bossa nova, entre otros géneros. Aprendí mucho de él. La música se convirtió en un refugio para mí en un momento en el que los personajes que interpretaba estaban limitados a ciertos estereotipos. Eso me llevó a alejarme temporalmente de la actuación y enfocarme en la música. Durante casi 15 años hemos logrado alcanzar un público significativo en plataformas, especialmente fuera de Colombia. A través de ella he podido conectar con audiencias mundiales de una manera que no siempre es posible con la actuación. Aunque muchos en Colombia conocen mi trabajo como actriz, se sorprenden cuando descubren mi faceta musical.

Es muy inquieta: recientemente se estrenó como directora de cine, ¿cómo fue esa

### experiencia?

Dirigir fue una experiencia maravillosa para mí, porque me permitió entender desde una perspectiva nueva cómo se construye una historia en el cine. Como actriz, siempre he dado todo de mí en mis personajes, pero dirigir me hizo darme cuenta de que la voz más crucial en una película es la del director. Es su visión la que da forma a la narrativa y determina cómo se transmiten los mensajes claves. Trabajar junto a mi esposo en este proyecto me permitió llevar una historia desde la concepción hasta su realización final. Nos aseguramos de que el mensaje que queríamos transmitir, en este caso sobre la comunidad de discapacidad auditiva, llegara con la fuerza y la profundidad adecuadas. Esta experiencia me dio un gran poder creativo y una nueva apreciación por el arte de la dirección cinematográfica.

### ¿Tiene algo que ver con su participación como jurado en Smart Films?

Sí, estoy emocionada por la oportunidad de \* camino artístico.

ser jurado en la sección dedicada a personas con discapacidad. Creo que es fundamental incluir sus perspectivas en la narrativa cinematográfica. En mi última película representé a una mujer con discapacidad auditiva, lo cual fue una experiencia bonita para la comunidad y para los espectadores. Creo firmemente en la capacidad del cine para sensibilizarnos y construir puentes de entendimiento entre diferentes realidades.

#### En este nuevo rol, ¿se siente preparada para ser jurado?

No siento nervios al respecto. Para mí, ser jurado es ofrecer mi visión y perspectiva amorosa sobre las obras que evaluaré. Entiendo que ser jurado no implica tener la verdad absoluta, sino compartir mi punto de vista sobre las películas que más me impacten y que considero que pueden abrir nuevas perspectivas. Me enfocaré en apoyar y reconocer el esfuerzo de los participantes. No les doy mucha importancia a los premios. Creo que lo más valioso es la vida misma, la experiencia que obtenemos de cada proyecto en el que participamos, ya sea que ganemos o perdamos. Cada experiencia nos enseña algo importante y contribuye a nuestro crecimiento personal y profesional.

# Para construir su criterio frente a estas disciplinas, ¿cuáles han sido sus referencias?

Como directora, admiro profundamente a Clint Eastwood, por su habilidad para trabajar con actores y por su enfoque en las historias humanas. También me fascina Wong Kar-wai, por su visión y su capacidad para crear una estética visualmente impactante que profundiza en la narrativa. Almodóvar es otro director que admiro por su estilo distintivo y su habilidad para explorar temas complejos con una mezcla única de drama y humor. Como actriz, he encontrado inspiración en figuras como Meryl Streep, por su versatilidad y capacidad para transformarse completamente en cada papel.

#### Después de una larga trayectoria como artista multidisciplinar, ¿qué consejo les podría dar a las personas que apenas están comenzando en las artes?

Mi primer consejo es no limitarse nunca. Es fundamental probar cosas nuevas y no descartar ninguna posibilidad antes de intentarla. A veces cometer errores y caerse en el proceso de aprendizaje es parte del crecimiento, al igual que cuando éramos niños. Es importante mantenerse despierto y consciente de lo que está funcionando en el entorno actual. Los tiempos han cambiado, por lo que es crucial adaptarse mientras se mantiene fiel a una voz interior auténtica. No se trata de encajar en lo establecido, sino de encontrar y seguir esa voz interior única que a menudo desafía las normas establecidas. Lo más fascinante del arte es su capacidad para ofrecer diferentes perspectivas y puntos de vista. Arriésguense a explorar lo que los hace auténticos y únicos en su expresión artística. Por último, la disciplina y la constancia son fundamentales en cualquier